

Di María, clave para Argentina

Marcó el 1-0 ante Ecuador. Sin brillar, pero con justicia, el equipo ganó bien y pasó el test. DEP.



Alcaraz, coronado Remontó y le ganó a Zverev en 5 sets: nuevo rey en Roland Garros,

y 2 del mundo. DEP.

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.207, PRECIO: \$1.900,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 46. Lunes 10 de junio de 2024

# Negocian Lousteau y el kirchnerismo para voltear la Ley Bases

Contra reloj, el Gobierno busca asegurarse los votos en el Senado.

El bloque de Unión por la Patria inició conversaciones con el senador radical, autor de un dictamen de minoría alternativo al del oficialismo. El objetivo es modificar tanto los proyectos de Ley Bases como el paquete fiscal, que deberán volver a tratarse en Diputados. En caso de que el Gobierno consiga los votos en general, tanto los K como Lousteau apuntarán a modificar el contenido de

los artículos cuando se vote en particular. Lo que ambos rechazan es la delegación de facultades, las privatizaciones, el RIGI, Ganancias, el blanqueo y la reforma previsional. Por su parte, el oficialismo se mantiene cauto y asegura tener los votos justos para la sanción de la ley en la Cámara alta. Hoy habrá reunión de labor, donde se definirá cómo será el tratamiento. P.3

### Caputo y el Impuesto PAIS

El ministro asegura una fuerte rebaja si se aprueba el proyecto del Gobierno. P.12

### Macri, furioso

Llamó "cínicos e irresponsables" a los que votaron la nueva fórmula jubilatoria. P.4

# RED SOCIAL > Locura y partido suspendido. El técnico Andrés Yllana, después de la agresión con una bomba de estruendo.

# "No perdió el tímpano de milagro": esta vez la violencia golpeó al DT de Aldosivi

Andrés Yllana estaba en el vestuario visitante del estadio Osvaldo Baletto, de San Telmo, cuando la explosión de una bomba de estruendo le provocó "hipoacusia bilateral por barotrauma". Según contó Jorge Pereyra, jefe de Seguridad de Aldosivi, "Andrés no escucha absolutamente nada. Tiene problemas de estabilidad". Fue antes del partido que debían jugar ambos equipos, y que fue suspendido en virtud de la agresión. Investigan ahora quién fue el responsable. Habrá una sanción de la Aprevide para el club local y no se sabe si per-

derá los puntos. El sábado se vivió otra jornada violenta cuando barras antisemitas de All Boys llevaron un atáud con la bandera de Israel y gritaron consignas antes del partido contra Atlanta. Detenidos, ayer fueron liberados los cinco. Anticipan sanciones. P.30

### Crece la derecha en Europa, pierde Sánchez y Macron adelanta las elecciones

Los partidos más críticos con la Unión Europea avanzaron con bancas en las elecciones para el Parlamento europeo. Pero conservadores, socialdemócratas y liberales mantendrán la mayoría, y el gobierno del bloque. En Francia, Marine Le Pen logró más del 30% de los votos y el presidente, con alrededor del 15%, disolvió la Asamblea y llamó a nuevos comicios. En España, ganó el Partido Popular. P.24

### A 6 meses de la gestión Milei, la mayoría lo apoya pero hay críticas contra el ajuste

Clarín analizó las últimas nueve encuestas nacionales, que reflejan que la imagen del Presidente es del 50,5% promedio y que el 48,6% aprueba la marcha del Gobierno. Sin embargo, sólo el 21,5% dice que está mejor que un año atrás. Hay reclamos por las tarifas y por el impacto de los recortes. P.6



Rehén de Hamas. No pudo abrazar a su padre.

### Drama sobre drama: murió antes de saber que habían liberado a su hijo

Almog Meir-Jan fue rescatado el sábado junto a otros tres israelíes de manos del grupo terrorista Hamas. Pero su papá, Yossi, no alcanzó a conocer la noticia: cuando su hermana corrió a avisarle, lo encontró muerto de un infarto. "Murió de pena", dijo. P.28

Sumario CLARIN – LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

### Kicillof lo hizo de nuevo





Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com



el autor de frases memorables como "no sé a quién se le pudió ocurrir", "lo que haiga" o "donde no hay negocio, el Estado no llega. Perdón, jel mercado!" y otras metidas de pata algo más onerosas para ese mismo Estado, como la reestatización de YPF entre otras, o la decisión, como ministro de Economía de Cristina Kirchner, de no medir la pobreza "para no estigmatizar a los pobres", llega ahora una polémica reforma en el secundario bonaerense.

Según anunció el gobierno de Axel Kicillof, a partir de 2025 la repitencia será cosa del pasado. Los alumnos recuperarán o "intensificarán" la materia en la que fueron reprobados. La aprobación, así, ya no será por años sino por materias.

Las críticas no tardaron en estallar: la oposición política pero, sobre todo, los expertos en Educación alzaron sus voces. Una de ellas fue la de Guillermina Tiramonti. magister en la materia, quien advirtió en declaraciones periodísticas: "La escuela secundaria así ya no da más. Es una institución del fin del siglo XIX y principios del siglo XX, por lo que debería ser repensada en profundidad. En cambio, lo que nosotros estamos haciendo es como emparcharla para que aguante con el modelo tradicional".

Otros especialistas pusieron el acento en la calidad de la educación que se imparte, en la estructura del sistema educativo, en la distancia que media entre teoría y práctica a la hora de anunciar reformas, en el presentismo, en los contenidos curriculares y en una serie de cuestiones vinculadas más con el fondo que con la forma.

Parches fue una palabra recurrente,- aun en quienes rescataron algún aspecto de la medida-, así como las dificultades que presentan los chicos en la comprensión de textos, las ciencias y las matemáticas. Un punto donde poner el acento pensando en abordajes diferentes a la hora de la enseñanza. Y un concepto a enfatizar: no alcanza con no repetir para aprender.

La evidencia en lo que hace a la mala situación educativa es abrumadora. Sólo el 16% de

los estudiantes de secundaria la termina en tiempo y forma, y con los conocimientos esperados en Lengua y Matemática, según un trabajo del Observatorio Argentinos por la Educación difundido un tiempo atrás. De estos 16, la gran mayoría (63,7%) asiste a colegios privados, 9 de ellos tienen madres con educación superior y 4, con secundario completo.

Antes no medía la pobreza para no "estigmatizar a los pobres". Ahora eliminó la repitencia en el secundario.

Otro trabajo resultó todavía más llamativo: tres de cada diez de los chicos pertenecientes al sector socioeconómico más alto no alcanza el nivel mínimo de Lectura en las pruebas PI-SA: entienden menos los textos que los alumnos más favorecidos de Chile, Uruguay, Colombia, Perú y México. Lo que se puso en cuestión a partir de los datos de este relevamiento fue, una vez más, la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes incluso en los segmentos más acomodados, desafiando lo que se conoce como "efecto cuna".

Pocos días atrás, otro informe encendió más alarmas: hay cada vez más chicos de 15 años en la escuela, pero aprenden menos. El dato surge de un nuevo índice que combina acceso con aprendizaje, usando datos de las pruebas PISA: son más los chicos de esa edad que pasan de año sin repetir ni abandonar (eran 56% en 2009 y 81% ahora) pero son cada vez menos los que adquieren los conocimientos básicos: apenas 22 de cada 100.

No son pocos los suspicaces que ven un interés demagógico, llamemos electoral, en la **eliminación de la repitencia** a partir del año que viene. Es una interpretación... Más allá de lo que se declama, para muchos de los responsables la educación no parece ser una preocupación. "Declarar la educación como servicio esencial es anticonstitucional", saltó el sindicalista docente más mediático, Roberto Baradel, apenas el gobierno de Milei insinuó esa propuesta.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

**Emmanuel Macron** Presidente de Francia.



Dura derrota

Tras conocerse que la ultraderechista Marine Le Pen duplicaba en votos a su partido en los comicios europeos, el presidente francés disolvió el parlamento y anticipó las elecciones legislativas para el 30 de junio y la segunda vuelta el 7 de julio. "No puedo actuar como si nada hubiera pasado", aseguró. El Mundo





Más tensión

Fiel a su estilo, criticó al juez federal Sebastián Casanello por su intervención en la polémica por los alimentos retenidos en dos galpones al ironizar que "se metió la Justicia a hacer de almacenero". No obstante. destacó que citó a indagatoria a piqueteros tras la denuncia del Gobierno por extorsión. El País

Hilda Lizarazu Cantante.

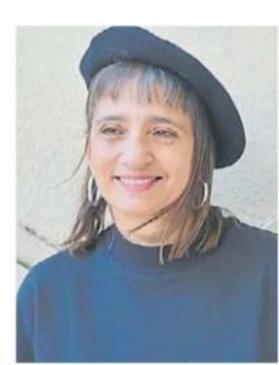

CRUCIGRAMA

Proyecto y recital Acaba de sacar un disco con la colaboración de Lito Vitale, con temas de Charly García, tanto de la etapa solista como con distintas bandas. Charly la elogió, luego de que se lo hiciera escuchar. Ahora, lo presentará el 14, 15 y 16 de este mes en el Teatro Coliseo. Dice que siente "miedo" por la carga "emotiva". Spot

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



# 15 16

 Impreciso, poco claro. 7. Símbolo del litio. 8. Roturar la tierra. 9. (Facundo -) Actor argentino. 11. Cortan tajadas de algo.
13. Hospedó. 14. Juego de naipes en que se cantan puntos reuniendo caballos y reyes.
16. Antes de Cristo. 17. Natural de Éfeso, antigua ciudad de Asia Menor.

### Verticales

 Especie de vino tinto, algo claro.
 Percibiré los sonidos. 3. Farol grande que se coloca en las torres de los puertos para que su luz sirva de señal nocturna (pl.). 4. Uno de los planetas, 5. Sociedad anónima, 6. Gran río de Venezuela. 10. Eclesiástico de órdenes menores. 12. Arrugan, deslucen. Interjección con que se denota cansancio, fastidio o sofocación.

### Solución Horizontales.

1. Confuso. 7. Li. 8. Arar. 9. Arana. 11. Rebanan. 13. Alojó. 14. Tute. 16. A.C. 17. Efesino. Verticales, 1. Clarete. 2. Oiré. 3. Fanales. 4. Urano. 5. SA. Orinoco. 10. Abate. 12. Ajan. 15. Uf.

Tema Del Día 3

### La pelea política



Enfoco. Martín Lousteau, senador y presidente de la UCR, al lado del legislador ultra cristinista Oscar Parrilli, en una actividad en el Congreso tiempo atrás. FEDERICO LÓPEZ CLARO

# Senado: negocian el kirchnerismo y Lousteau para voltear la Ley Bases

Unión por la Patria inició conversaciones con el radical, que presentó un dictamen alternativo al del oficialismo. Del lado del jefe de la UCR dicen que las negociaciones están aún verdes.

### Martín Bravo

mbravo@clarin.com

Con la perspectiva para la votación en general favorable al Gobierno, los senadores de Unión por la Patria avanzaron con las estrategias que venían explorando para el debate en particular e iniciaron conversaciones con el radical Martín Lousteau, autor de un dictamen de minoría alternativo al del oficialismo. En las horas que restan hasta la sesión del miércoles habrá negociaciones y cálculos finos de los votos, con el propósito de modificar los proyectos de Ley de Bases y el paquete fiscal, que en ese caso volverán a tratarse en Diputados.

El objetivo de máxima del peronismo será imponerse en la primera votación, la general, para de ese
modo voltear la iniciativa de Javier
Milei. Aun cuando desde el oficialismo evitan transmitir un pronóstico triunfalista, en Unión por la
Patria prácticamente descuentan

otros se
goberna
aliados o
los sant
y Natali
rrogant
no los co
a favor.

que no conseguirán los votos en esa primera instancia.

"Está complicado por las miserias humanas", apuntaron a las negociaciones entre el Gobierno con senadores opositores, en especial a los peronistas Edgardo Kueider y a Carlos Espínola, a los que les achacan haber ingresado con la boleta del Frente de Todos. También a Lucila Crexell, la neuquina a la que le ofrecieron una embajada a cambio de su apoyo.

"Comercializan el voto por cargos, obras, negocios personales. Es una vergüenza", bramaron los referentes de UxP. En algunos casos se lo reprocharon a los propios legisladores que definieron avalar los proyectos del oficialismo. A otros senadores que responden a gobernadores ya los daban como aliados de La Libertad Avanza. Con los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano se abrió un interrogante y en el Gobierno todavía no los cuentan como confirmados a favor. Si el oficialismo consigue los votos en general, la discusión se trasladará al contenido de los artículos. Para ese momento el kirchnerismo ya venía preparando como plan B la articulación con otros bloques para tratar de bajar las partes más controvertidas, y con la presentación del dictamen de Lousteau sumaron una tercera posibilidad: votar a favor de un texto alternativo.

### Un puñado de senadores radicales podría acompañar.

Se trataría de una diferencia con la postura en Diputados, donde la mayor parte de Unión por la Patria rechazó todos los capítulos y únicamente los catamarqueños y sanjuaninos se diferenciaron para aprobar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y Ganancias.

"Estamos hablando con Lousteau. Coincidimos en que la ley va a destruir la industria local", contaron en el bloque peronista en el Senado, con la mira en los artículos para delegar facultades a Milei, las privatizaciones, el RIGI, la restitución de Ganancias, el blanqueo y las reformas al régimen previsional.

Del lado del presidente del radicalismo buscaron bajarle el tono a las negociaciones, aunque las conversaciones cruzadas seguirán estos días y posiblemente hasta el momento de la votación. "Está todo muy verde, el dictamen recién se presentó este viernes", transmitió Lousteau, que envío una copia a sus 12 compañeros de bloque y a otros senadores.

El fueguino Pablo Blanco, el pampeano Daniel Kroneberger, la chubutense Edith Terenzi y la porteña Guadalupe Tagliaferri podrían avalar algunos temas del dictamen de Lousteau. En el peronismo también genera alguna expectativa la nal. El blanqueo abre narcotráfico y al delito y da un manto de in aquellos que sacaron del país a paraísos fiso ró José Mayans, jefe de Unión por la Patria. ■

rionegrina Mónica Silva, pese a que también la cuestionaron por anunciar que votará a favor en general y que se destrababan los fondos para una rotonda en Choele Choel.

Si Unión por la Patria no sufre bajas en sus 33 integrantes, con cuatro votos más llegará a los 37 necesarios para imponerse y rechazar los artículos. Las negociaciones incluirán cálculos e intentos de alcanzar los dos tercios (48) para hacer casi imposible que Diputados insista con la versión de la media sanción.

Los distintos sectores del peronismo subirán la presión con una
movilización al Congreso este
miércoles. "Hay dos cosas que son
letales. El RIGI condena a la Argentina por 30 años y es inconstitucional. El blanqueo abre la puerta al
narcotráfico y al delito organizado,
y da un manto de impunidad a
aquellos que sacaron las riquezas
del país a paraísos fiscales", aseguró José Mayans, jefe del bloque de
Unión por la Patria.

Tema Del Día

### La pelea política

# Preocupación en la Rosada con la votación de varios artículos clave

Tienen optimismo con la aprobación en general de la ley. Pero hay alerta con qué pasará con Ganancias, RIGI y privatizaciones. Hoy, reunión de Labor Parlamentaria.



Visitante. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, se retira del Senado tras reunirse con senadores dialoguistas.

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

"En la votación en particular todo es difícil", explica una fuente parlamentaria de La Libertad Avanza y trasluce así la preocupación que por estas horas rodea al oficialismo en torno a la Ley Bases. Si bien hay mesurado optimismo con la aprobación en general en la sesión de este miércoles en el Senado, existe el temor de que artículos clave, referidos al régimen de inversiones (RIGI), privatizaciones y al Impuesto a las Ganancias, podrían caerse. Por eso, siguen negociando contrarreloj con los referentes de la oposición dialoguista para evitar "una derrota política" en la eventual vuelta del proyecto a Diputados donde debería confirmarse el articulado en discusión.

Los negociadores del Gobierno con los bloques parlamentarios "dialoguistas" son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vice-jefe, José Rolandi y la propia Victoria Villarruel. Justamente la vice-presidenta, ante el escenario de una votación cerrada, podría tener la misión de desempatar en lo que se presume será una histórica votación.

En las últimas horas se había especulado si no estaría impedida de cumplimentar esa tarea o incluso de presidir la sesión por tener que hacerse cargo del Ejecutivo por el viaje a Italia de Javier Milei. Pero parece un escenario improbable porque la Cámara alta comenzará a sesionar este miércoles a las 10 y el Presidente partiría rumbo a la Cumbre del G7 en principio a las 23 de ese mismo día. Sería necesario que el kirchnerismo pudiera dilatar en extremo la votación.

Al cierre de esta edición, un vocero consultado no confirmó la hora de salida aunque sí estimó "como probable" que sea esa misma noche. Es que con el correr de las horas crecieron las suspicacias sobre una breve postergación de la salida de la comitiva oficial para que eventualmente la vice pudiera desempatar una votación cerrada. Pero, como se dijo, parece un escenario improbable.

En caso de que Villarruel quedara al frente del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei, asumiría la presidencia del Senado el libertario Bartolomé Abdala. El puntano **podría** votar con el resto del oficialismo a favor de la Ley Bases y en caso de ser necesario luego desempatar.

Como sea, en el Gobierno hacen cuentas y si bien los "halcones libertarios" descartan ceder más cambios al proyecto, el ala política sigue intentando "buscar consensos" en temas ríspidos como Ganancias, privatizaciones, RIGI y facultades delegadas. Este lunes Villarruel convocará a una reunión de labor parlamentaria a los jefes parlamentarios para garantizar el miércoles 12 un inicio de sesión ordenado. A la tarde serán los propios referentes parlamentarios "aliados" los que se reunirán para la discusión "fina" sobre el articulado.

"Las charlas continúan", aducen el ala política del Gobierno y no descartan que haya más cambios al dictamen aprobado el 30 de mayo con una gran cantidad de disidencias. Este lunes Francos recibirá en las oficinas del ministerio del Interior, donde seguirá haciendo base, a otro gobernador "aliado" - no quisieron revelar quién- para firmar un convenio de traspaso de obras públicas solventadas por la Nación a la órbita provincial.

El sábado a la noche, Francos expresó cierta cautela respecto al resultado final del debate de la Ley Bases en el Senado: "Creo que vamos avanzando. Por ahí estamos, vamos a ver el día de la votación".

Todas las miradas, como se dijo, estarán puestas en la votación particular. Los artículos se aprueban por mayoría simple. Se descuenta que el bloque UxP votará en contra y, si estuviera el pleno de la bancada, les alcanzaría con sumar otros 4 legisladores más para voltear parte del articulado. Otra estratagema que estaría urdiendo el bloque K sería acompañar en la votación en particular los cambios propuestos en el dictamen que presentó Martín Lousteau. ■

# Macri cruzó a los diputados que aprobaron la fórmula jubilatoria

Mauricio Macri publicó un extenso mensaje en redes sociales este domingo en contra del proyecto de nueva fórmula jubilatoria de la oposición, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Trató de "cínicos" e "irresponsables" a los legisladores que la votaron y los acusó de ser parte de la "mala política"

"¿Hasta cuándo nos quiere seguir destruyendo la mala política?", se pregunta el expresidente en el inicio de su posteo en X.

"Llegó el momento de preguntarnos: ¿cómo puede ser que haya una mayoría de dirigentes políticos tan irresponsables como para aprobar el aumento del gasto previsional sin decir cómo lo van a financiar? Recordemos que son los mismos que acaban de oponerse al cierre y privatización de todas las empre-



Jefe. Del PRO, Mauricio Macri.

sas deficitarias del Estado, que cuestan miles de millones de dólares", agregó.

De esta manera, Macri cuestionó la iniciativa de movilidad jubilatoria de la Unión Cívica Radical y dejó en claro sus duros cuestionamientos contra sus ex aliados de Juntos por el Cambio.

"Esos dirigentes dicen querer lo que todos queremos: que los jubilados cobren más. ¿Qué duda cabe de que queremos eso? Pero son ellos los que se oponen a bajar el gasto de la política irresponsable que genera hiperinflación y destruye el poder adquisitivo, afectando no solo a los jubilados, sino fondos, tendrían antes ampliamen ses, que hubiese poder se de todos los del Estado. Eso le autoridad moral tuación de super justicia que quere tando no solo a los jubilados, sino tros jubilados".

también al resto de los argentinos", manifestó.

El actual titular del PRO también se refirió a la demora en la sanción de la Ley Bases, que continúa su derrotero legislativo en el Congreso y que aún no fue aprobada. "En lugar de haber votado una ley irracional que no tiene fondos, tendrían que haber dicho antes ampliamente sí a la Ley Bases, que hubiese permitido deshacerse de todos los gastos inútiles del Estado. Eso les habría dado la autoridad moral para, en una situación de superávit, reclamar la justicia que queremos para nuestros jubilados".

Tema Del Día

Entrevista. Germán Martínez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, busca replicar el acuerdo por jubilaciones en otros temas.

## "Milei viene perdiendo consenso social y es más factible construir mayorías parlamentarias"



#### **Martin Bravo**

mbravo@clarin.com

#### -¿La aprobación del nuevo esquema jubilatorio en Diputados fue una trampa de Máximo Kirchner, como dijo Milei?

-El Presidente está confundido en su análisis de lo que pasó. Se constituyó una mayoría de 160 diputados de espacios muy diversos que dieron un mensaje hacia un sector de la población muy agredido por el Gobierno. No sé qué le pasa a Milei con Maximo Kirchner, es un compañero que ayuda permanentemente a nuestra construcción política. Tiene que dejar de acusarnos, lo ha hecho también con otros diputados, y prestar atención a lo que está sucediendo en Diputados donde cada vez más queremos trabajar en conjunto para sacar leyes que protejan al pueblo argentino.

### -¿Cuánto costó que los dialoguistas superaran los reparos a votar con los "leprosos", como se llaman ustedes mismos?

-Venimos superando hace rato esos prejuicios. Cuando rechazamos la Ley Bases y volvió a comisión, nadie se fijó junto a quién votaba. Cuando trabajamos en las comisiones para los dictámenes de jubilaciones, fondos para universidades e incentivo docente nadie puso ningún reparo a articular. Es un tiempo que a la dirigencia política y a los bloques les exige una flexibilidad que quizás en otros momentos no existió.

-Unión por la Patria hizo concesiones, ¿tiene una posición más conciliadora en esta etapa? -Lo que necesita el pueblo argentino de nosotros requiere una amplitud y una generosidad que quizás en otro momento no tuvimos. Estoy convencido de que en esta etapa no se están jugando los liderazgos políticos. El daño que genera Milei requiere un fuerte compromiso transversal de todas las fuerzas políticas para repararlo.

### -Dice que antes el espacio no tenía amplitud, ¿era por el mayor predominio del kirchnerismo en las decisiones?

-Cuando uno es oficialismo siempre es difícil generar procesos de diálogo horizontal con otras fuerzas políticas. Hoy que somos oposición tenemos que tener una agenda clara que se combine con una actitud generosa para poder construir consenso y mayorías. Tenemos que avanzar en una agenda que plantee la situación del trabajo, las dificultades que generan los tarifazos en electricidad y gas, la representación de colectivos muy agredidos por Milei como son las personas con discapacidad, la defensa de la industria nacional y las pymes, la protección de los sectores más vulnerables y la defensa del financiamiento de las provincias y los municipios.

#### -¿Cree que puede haber acuerdo en esos temas? ¿O los 160 votos fueron únicamente por jubilaciones, algo que suele unificar a los opositores?

-Siempre trato de ser muy prudente. Va a depender de los temas que se traten, la generosidad de los distintos bloques para generar acuerdos políticos y del nivel de consenso social que tenga Milei en cada coyuntura. Milei a mi criterio viene perdiendo consenso social y eso genera un clima politico en el que construir mayorías parlamentarias puede ser más factible.

-¿A qué atribuye el apoyo que conserva Mi-



Diputado. Germán Martínez.

### lei pese al ajuste?

-A los que me preguntan eso los invito a mirar las críticas y los rechazos que cosecha. Tenemos que ver el vaso medio lleno. Cualquier encuesta indica que al menos uno de cada dos argentinos rechaza o es crítico de la gestión de Milei. Nosotros tenemos que representarlos a ellos.

#### -Una de las explicaciones al apoyo a Milei es que es mayor el rechazo al gobierno del Frente de Todos. ¿En qué medida coincide con esa mirada?

-Está claro que hubo objetivos no logrados en nuestra gestión y que eso pudo tener consecuencias electorales, pero yo creo que Milei construyó un posicionamiento sobre dos ejes: casta-anticasta, peronismo-antiperonismo. En ambos ejes Milei ya no es el del 10 de diciembre. Está rodeado de la peor casta y está demostrando una enorme incapacidad para la gestión.

### -Hace poco dijo que a los dialoguistas los ve más predispuestos a acordar con el Gobierno que a articular con la oposición. ¿Eso cambió?

-A muchos de los que votaron junto a nosotros por las jubilaciones los vi votar a favor de Milei la Ley de Bases. Y probablemente si vuelve el proyecto a Diputados volverán a hacerlo. Por eso yo creo que el problema de la oposición a la que llaman dialoguista es que no sabe cómo administrar sus cercanías y distancias con Milei. Es importante tener una postura clara porque cuando maduren los posicionamientos críticos en la sociedad aquéllos que hoy coquetean con Milei van a pagar los costos de una gestión cruel e ineficiente.

### -¿Si fuese por Unión por la Patria se aprobarían muchas iniciativas que complicarían el equilibrio fiscal?

-El supuesto equilibrio fiscal de Milei no existe. El llamado déficit cero lo consiguió licuando jubilaciones, ahogando financieramente a las provincias, ajustando a las universidades, frenando la obra pública y haciendo añicos los salarios de los trabajadores. Con el proyecto de jubilaciones que aprobamos el martes estamos devolviéndole a los jubilados lo que Milei les robó. Por lo tanto es un acto de estricta justicia social haberlo aprobado.

### -¿Unión por la Patria quiere voltear el plan económico, como dice el Gobierno? -Somos una clara oposición al modelo económico y profundamente respetuosos de los aspectos institucionales.

-Unió por la Patria rechaza todo lo que proponga el Gobierno, ¿es una postura más cómoda en un punto? Los gobernadores, incluso algunos del PJ, plantean salir de esa lógica.

-La Argentina está en un momento que exige a los dirigentes ser ideológicamente correctos y no políticamente correctos. No puede haber puntos de acuerdo con una política económica que genera una hiper recesión, pérdida de puestos de trabajo, licuación de salarios y un aumento de la pobreza y la indigencia. No somos cómodos, al contrario: asumimos la incomodidad de ser los únicos opositores sistemáticos a un rumbo de país excluyente. ■

### Para Mayans, Cristina Kirchner no es la jefa del peronismo

El senador José Mayans se refirió este domingo al rol de la expresidenta **Cristina Kirchner** dentro de la conducción del peronismo y reconoció su lugar importante dentro del partido, aunque la corrió del liderazgo.

"No creo que hoy ella sea la jefa del peronismo, porque hay gobernadores, senadores, diputados, y están buscando trabajar en el espacio con convicciones y respeto al Estado en forma distinta", afirmó en Futurock.

El senador de Unión por la Patria sostuvo que la expresidenta es una dirigente de trayectoria, pero también remarcó la relevancia de los gobernadores en el contexto actual.

nadores, senadores, diputados, y "Estamos hablando de (Axel) Kiestán buscando trabajar en el escillof, Gildo (Insfrán) mismo que dencial a futuro.

es el presidente del congreso (justicialista)", afirmó en referencia a los mandatarios de la provincia de Buenos Aires y Formosa.

De esta manera, el legislador nacional reconoció el debate en torno a la figura de Cristina Kirchner y el surgimiento del gobernador bonaerense como una figura central y un posible candidato presidencial a futuro Las declaraciones de Mayans se dan poco después del discurso de Máximo Kirchner, quien reivindicó a la expresidenta y apuntó a quienes la critican y buscan relegarla.

El diputado de Unión por la Patria recordó que hace poco tiempo se buscó romper la supuesta "proscripción" sobre Cristina Kirchner, para las elecciones de 2023, y ahora "¿hay que correrla a un lugar?".

"El que lo quiera hacer está en su derecho (correr a Cristina), esto es política, la militancia, el conjunto de ideas. A mi damela siempre, porque además muchos quieren quedaron reflejada acuerdo para confor acción política que pendiente desde la berto Fernández.

el bronce de Cristina pero no las cicatrices, ese es el problema", sentenció Máximo en el Tercer Plenario de Pensamiento Nacional -Popular en la UNLa.

La interna peronista está que arde y algo de eso se reflejó durante el llamado a elecciones partidarias.

El consejo partidario del PJ confirmó la fecha de elección de autoridades para el 17 de noviembre y
abrió un proceso de discusión con
resultado incierto. Las dificultades
quedaron reflejadas en la falta de
acuerdo para conformar la mesa de
acción política que había quedado
pendiente desde la licencia de Alberto Fernández

El País

### La nueva gestión, bajo la lupa

# Milei cumple 6 meses como Presidente: la mayoría apoya, pero hay críticas al ajuste

Clarín analiza las últimas 9 encuestas nacionales que lo evaluaron. Aprueba en imagen y gestión. Reclamos por las tarifas y el impacto de los recortes.

#### Eduardo Paladini

epaladini@clarin.com

El presidente Javier Milei cumple este lunes seis meses de una gestión inédita para la historia argentina. No sólo por cómo accedió al poder, desde una construcción más mediática y digital que de militancia barrial, sino también por la manera en que transcurrió este primer semestre. Desde lo económico, con un ajuste profundo e universal; desde lo político, con un enfrentamiento abierto con el resto de la dirigencia, incluso a la que considera aliada; y desde lo administrativo, con un gobierno aún en precalentamiento y con varias piezas volando por el aire.

Así, la pregunta cae sola. ¿Y la gente? ¿Cómo siente y vive este proceso tan particular? ¿Lo banca a Milei? ¿Hasta cuándo? La primera conclusión, general, es que el libertario tiene el crédito aún abierto. Por mérito propio, pero también por antecedentes e impericia ajena.

Clarín analiza para este informe especial las últimas 9 encuestas nacionales que midieron los datos básicos de coyuntura: la imagen del Presidente, la evaluación de la gestión, la mirada sobre la situación actual y las expectativas económicas de mediano plazo.

Pero, además, surge información paralela que ayuda a terminar de componer la foto. Cómo ve la opinión pública a la oposición, por ejemplo. O cuánta responsabilidad le atribuye aún hoy a la gestión anterior por la crisis actual.

Los sondeos son de consultoras que vienen midiendo hace años para la política y la mayoría de ellas también lo hizo para la elección presidencial. Se trata de Opinaia, Opina Argentina, CB Consultora Opinión Pública, Jorge Giacobbe, Universidad de San Andrés, RDT Consultores, Analogías, Circuitos y Opinión Lab.

Dos ejemplos de la variedad: Giacobbe es el analista más antikirchnerista del país y hoy, el que muestra los números más positivos para Milei; mientras que Analogías es la firma que mide para los Kirchner y critica sin anestesia al Presidente.



Un semestre atrás. El 10 de diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia. JUANO TESONE

### La imagen de Milei y la aprobación del Gobierno

El primer dato a favor del Presidente es que mientras el grueso de los políticos cosecha más rechazos que apoyos, él logra diferencial de imagen a favor en 8 de los 9 relevamientos nacionales analizados. Sólo la *Universidad de San Andrés* le atribuye más negativa (49%) que positiva (45%).

En promedio, Milei tiene 50,5% a favor y 44,5% en contra, con 4,5% de no sabe / no contesta. Con pequeños altibajos, es un parámetro que se mantuvo estable desde que asumió.

También queda con saldo positivo cuando se pregunta por su gestión. En promedio, aprueba el 48,6% y desaprueba el 46,9%, con 4,5% de ns/nc. Un dato que confirma esta nueva grieta en torno a la figura del Presidente.

Lo interesante de estos números favorables para el libertario es cuando se los cruza con **la evaluación del ajuste**. Ahí, la mirada de los encuestados podría dividirse en dos:  Por un lado, a favor del Gobierno, reconocen que el ajuste es necesario para estabilizar la economía.

2) Por el otro, sin decirlo directamente, le atribuyen a Milei haber mentido en campaña; porque cuando les preguntan por los principales perjudicados por los recortes, "la casta" aparece en tercer plano, con los trabajadores y jubilados en el primero.

Según los encuestadores, una de las claves está en la baja de la inflación. Durante más de 10 años fue la principal preocupación de los argentinos en todos los sondeos y ahora empezó a bajar. Pero cuidado: los entrevistados la reemplazan por otros problemas familiares, como la pérdida de poder adquisitivo o el temor a quedarse sin empleo.

Otro alerta para el Gobierno surge sobre un punto central del ajuste. Las encuestas muestran que la gente no está dispuesta a soportar muchas más subas de los servicios, como están previstas. La Rosada está allí en una encerrona: por un lado, necesita reducir los subsidios para contener

el déficit, pero por el otro le pega en la inflación y en el humor social de sus votantes. Debate abierto.

### Estamos mal, pero vamos bien

La crudeza del ajuste y su impacto en todas las clases sociales se ve cuando los consultores preguntan por la situación actual. Sólo el 21,5% en promedio dice que está bien/mejor que un año atrás, contra 59,5% que dice que está mal/peor que antes. El resto se reparte entre los neutros y los ns/nc.

Pero enseguida viene el otro dato que sigue entusiasmando al oficialismo. Las expectativas económicas mantienen saldo a favor, como convalidando aquel eslogan del menemismo de los 90: "Estamos mal, pero vamos bien". En promedio, hay un 44,7% de optimistas contra 37,1% de pesimistas.

más subas de los servicios, como están previstas. La Rosada está allí en una encerrona: por un lado, necesita reducir los subsidios para contener

La duda central, que vienen abordando los sondeos casi desde que asumió la nueva gestión, es hasta reducir los subsidios para contener

La duda central, que vienen abordando los sondeos casi desde que asumió la nueva gestión, es hasta cuándo tolera la gente el ajuste. Y to-

### Encuestas sobre Milei

Promedio en base a 9 sondeos nacionales.









CLARIN

davía parece haber plafón para el libertario, porque pasan los meses, pega el ajuste, pero los márgenes de tolerancia se mantienen: por ejemplo, no crece el porcentaje de los que aseguran "no poder aguantar más". Sigue en torno al 30%, o un poco más, como si la respuesta de los entrevistados no fuera solo económica sino también política.

Ese margen que tiene el Presidente, como se explicó, también se sustenta en la historia de sus rivales. Cuando las encuestas preguntan quién es para usted el líder de la oposición, ganan "por ahora nadie" o "ninguno". Recién debajo aparecen Cristina Kirchner o Axel Kicillof, con números que no llegan al 20%.

E incluso llamativamente, cuando ya pasaron seis meses, si se plantea la responsabilidad por la crisis actual o la suba de precios, la mayoría sigue culpando a la "gestión anterior" de "Alberto, Cristina y Massa". Ese número incómodo para el peronismo figura incluso en las encuestas que encargan los Kirchner.

El País 7

# Qué cambió con Milei y los errores de sus enemigos políticos

EN FOCO



Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

seis meses de Gobierno libertario, podría afirmarse que **el orden político cambió**. "Antes, a partir de la resolución 125, se ordenaba entre kirchnerismo y antikirchnerismo. **Hoy la lógica es Milei-anti Milei**", reflexionaba días atrás Juan Manuel Olmos, un experimentado dirigente peronista, ex funcionario K.

Milei es el primero en muchos aspectos en la vida política argentina. No sólo en llegar al poder sin estructura, en no tener un partido o coalición detrás y en ser el primer economista que llega a la Casa Rosada. Es muy probable que sea **el primer Presidente que no es empático ni busca construir o simular una empatía con los ciudadanos**. Lo suyo son los números.

"Yo no tengo por qué lidiar con las emociones, yo hablo de números y de realidad. Una persona tiene un Lamborghini, ¿cuáles son sus emociones? No lo sé. Porque probablemente si está en un lugar muy pobre se sienta muy bien; pero si vive donde todos tienen 15 Lamborghini, ¡Se siente miserable! Entonces, no puedo lidiar con las emociones", ejemplificó Milei para responder a una pregunta de una periodista de un medio estadounidense, sobre quienes es-

### El primer Presidente economista, sin estructura, y que no muestra empatía con los ciudadanos.

tán padeciendo el ajuste de sus bolsillos.

Un miembro del círculo rojo, del segmento de empresarios y banqueros, reflexiona que "Milei no descentraliza la gestión, más bien se desentiende de todo lo que no sean temas económicos". Una realidad que, avalada por los propios funcionarios, alimenta la crisis que atraviesa al Gobierno con el mega ministerio de Capital Humano: cuando un Presidente se desentiende del resto de la gestión, requiere el contrapeso de ministros con experiencia y con manejo de la administración pública. Sandra Pettovello no los tiene.

Esa área concentra dos denuncias contra piqueteros y un funcionario despedido -Pablo de la Torre- por contratos irregulares; casi 40 funcionarios renunciados, algunos porque era necesario un fusible y otros que aún no saben por qué; una denuncia en su contra por retener alimentos sin que aún se sepa qué pasó y quién es el responsable; y más problemas de gestión a partir de un informe de La Nación que dice que se habría concretado en febrero un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la com-



Seis meses. Javier Milei llega con apoyo popular y problemas de gestión. EFE

pra de \$14.000 millones en alimentos, y cuatro meses después no se compró nada.

Esa inexperiencia en la gestión es acompañada por la falta de abordaje de otras problemáticas, más allá de la inflación y los despidos. No se avanzó en programas de capacitación para que el millón y medio de planes sociales se transforme, en buena medida, en puestos de trabajo formal.

Tampoco en un paquete legislativo para combatir la inseguridad, sino apenas una propuesta para la baja de imputabilidad de los menores y una tibia presencia en la Ley Ómnibus para evitar los cortes de calles. Ningún plan integral de prevención y represión del delito. El último funcionario que presentó un programa integral contra el delito, aunque nunca se puso en práctica porque así lo decidió Néstor Kirchner, fue Gustavo Beliz en 2005.

Mucho menos una reforma educativa que saqué al país de una decadencia en el aprendizaje en el que 7 de cada 10 alumnos no logra los niveles mínimos de conocimiento en matemáticas. Está bien que Milei busque asociarse a Mark Zuckerberg para aplicar la In-

teligencia Artificial en las escuelas; antes los chicos deberían saber leer y sumar.

Como suele replicarse en los despachos de la Casa Rosada que asesoran a Milei, "del otro lado no hay nada". Al fracaso kirchnerista luego de uno de los peores gobiernos de la historia del que participó su máxima líder, Cristina Kirchner, se añade el peor momento de la izquierda vernácula. No sólo porque hay un Presidente que detesta al socialismo, al que ha calificado como "el cáncer de la humanidad".

Desde la izquierda reconocieron que recibían aportes de los beneficiarios de planes sociales que les permitía recaudar decenas de millones de pesos mensuales. Pero no es cierto que hayan sido donaciones voluntarias. Los punteros territoriales, que manejaban 50 o 60 beneficiarios de planes, lo exigían y llevaban la contabilidad bajo amenaza de quitarles el plan a los que no "donaban". ¿Cómo? Administraban los certificados de asistencia que debían usarse para controlar que se cumpliera la contraprestación -ayudar en un comedor o escuela-, pero los utilizaban para obligarlos a ir a las marchas. De lo contrario, hacían caer el plan. Hasta los hacían asistir a "charlas políticas". "Nos hacían pasar al frente y hablar, opinar, y si veían que alguien tenía facilidad, le daban otras tareas. A mí me daba mucha vergüenza", confiesa una beneficiaria de un plan que asistió a estos encuentros.

Todo ese manejo que ha alimentado las denuncias de Capital Humano, más el descrédito ante la sociedad por la connivencia con el kirchnerismo, convirtieron a la izquierda en un espacio político **funcional** al Gobierno.

Durante la votación sobre la modificación de la fórmula jubilatoria, un proyecto presentado por el radicalismo, con apoyo del bloque de Miguel Pichetto y de Unión por la Patria, los diputados de izquierda tuvieron una reacción impensada. Pese a que el proyecto establecía una mejora para el bolsillo de los jubilados -aún a costa del erario-, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Romina del Plá y Alejandro Vilca **se abstuvieron** porque reclamaban una "verdadera recomposición de haberes".

No es casual que **en las últimas seis elecciones presidenciales la izquierda nunca superó el 3%** de los votos, salvo en el 2015

### En la votación en Diputados por la suba de las jubilaciones, la izquierda se abstuvo.

que llegó a 3,23%. Entre las propuestas para gobernar el país en 2023 figuraban la ruptura con el FMI; la nacionalización de bancos, comercio exterior, minería, agro y laboratorios; expropiar los grandes pooles de siembra, cerealeros, aceiteros, lecheros y frigoríficos; elección popular de jueces y fiscales; derogación del IVA; y el apoyo a Palestina y Cuba.

Las ideas desfasadas en el tiempo que dan como resultado un número marginal de votos y las posturas más funcionales a la concepción de la política como un negocio, hacen vislumbrar que no es el objetivo de la izquierda llegar a gobernar una provincia o un país. Ni reformular un sistema político y económico como lo está haciendo Milei, en el otro extremo.

El crecimiento de la derecha en Europa en detrimento del socialismo y de los partidos de centro no es un fenómeno de un lugar lejano. A seis meses del gobierno de Javier Milei, no sólo hay sectores de la política que siguen preguntándose por qué ganó sino que continúan recurriendo a las mismas herramientas y los mismos discursos que los llevaron a la debacle. ■ El País CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

### El rumbo de la gestión mileista



Declaraciones. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, en una esquina de la Plaza de Mayo el día que fue a tomar café con los ministros. MAXI FAILLA

# Milei salió a decir que hay cifras positivas de la economía, y Francos relativizó la pobreza

El Presidente sostuvo que "la casta está tirando con todo" ante los datos de la actividad y la caída de la inflación. Para Francos no hay 50% de pobres.

Luego de que Guillermo Francos pusiera en duda las estimaciones de que en la Argentina la pobreza ronda el 50%, Javier Milei publicó en sus redes sociales cifras sobre el nivel de actividad y la inflación y sostuvo que por los buenos resultados, "la casta" les está "tirando con todo".

"Mirando el semáforo de actividad y la caída de la inflación eso explica porque la casta está tirando con todo", escribió el Presidente este domingo en su cuenta de X.

El mandatario afirmó en ese sentido que "la casta" está "quemando las naves y la desesperación se hace evidente".

El mensaje estaba acompañado por un cuadro donde se muestran los números desde marzo de 2023 de los índices Actividad y empleo, Consumo, Comercio exterior, Inpecuario y Actividad inmobiliaria.

"Van a ir con todo porque saben que si nos sale bien no vuelven más!", remató Milei.

Quien también se pronunció sobre la pobreza fue el subsecretario de prensa, Javier Lanari. En redes publicó cifras a la baja informadas por CAME sobre variación en Alimentos y bebidas. "La caída de la inflación sigue mostrando síntomas positivos en el rubro más sensible. Las ventas de alimentos y bebidas subieron 8,3% en mayo versus abril", sostuvo Lanari.

Ayer, en una entrevista publicada por el diario español El País, Francos reconoció que el momento del país no es el mejor, pero negó que eso implique que el 50% de las personas que vive en Argentina es pobre. "Vos recorrés las calles de Buenos Aires, ¿no? Sin duda, no es-

### Javier Milei Presidente

"Mirando el semáforo de actividad y la caída de la inflación eso explica por qué la casta está tirando con todo".

to, pero bueno, puedo decir que el 50% de las personas que vive en la Argentina no son pobres. No pasa eso", dijo el funcionario sobree l aumento de la pobreza estos meses.

Las últimas cifras -del segundo semestre del 2023- que difundió el Indec muestran que el 41,7% de la población vivía bajo la línea de pobreza. A mediados de mayo, la Uni-

### **Guillermo Francos** Jefe de Gabinete

"No estamos en el mejor momento pero puedo decir que el 50% en la Argentina no son pobres".

que a abril de 2024 alcanzaba a un 48,9% de la población, y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA la calculó en 55%.

"Salgamos a caminar y decime si vos ves el 50% de pobres (...) Salgamos por donde vos quieras. Si son 50% de pobres significa que esa gente no tiene para comer, ¿no? Pero no quiero meterme en una disdustria, Construcción, Sector agro- tamos en nuestro mejor momen- versidad Torcuato Di Tella estimó cusión que por ahí me supera y no empleos directos.

#### EN 2027

### Francos habló de la reelección de Milei y de una alianza con el PRO

Guillermo Francos consideró que Javier Milei volverá a postularse como candidato a presidente en 2027 y será "reelegido". No obstante, aclaró: "Es una decisión de él, porque ser Gobierno es muy desgastante".

En la entrevista con el diario El País, Francos al ser consultado sobre el punto de la reelección sostuvo: "No tengo dudas. Yo creo que el presidente tiene la vocación de transformar la Argentina y sabe que no alcanza un periodo de cuatro años para hacerlo".

Añadió: "Su convicción es tal que si me preguntan a mí, yo estoy seguro de que él pretende volver a ser candidato y ser reelegido. Es una decisión de él, porque ser Gobierno es muy desgastante. Además, tiene índices de aceptación que superan el 60%", completó el jefe de Gabinete. Y no descartó una alianza con el PRO: "Yo creo que tenemos muchos puntos de coincidencia y muy buena relación con el PRO".

tengo la metodología", moderó al final su respuesta Francos.

### Como Alberto Fernández

Antes de dejar el Gobierno, Alberto Fernández también había afirmado que la pobreza estaba mal medida. Días antes de dejar su cargo como Presidente, había puesto en duda la medición de la pobreza que realiza el INDEC y afirmó que "si hubiera 40%, la Argentina estaría estallada".

Fernández había afirmado: "Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado".

El Indec informó la semana pasada que la industria y la construcción, dos sectores claves para la actividad económica y el empleo, tuvieron marcados desplomes en la medición interanual (16,6% y 37,2%, respectivamente), pero con leves mejoras en la medición mensual desestacionalizada, de 1,8% y 1,7% para cada caso, lo que podría indicar que el piso de actividad para esos dos rubros.

Sobre la construcción, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Gustavo Weiss, dijo ayer que "el 2024 está irremediablemente perdido; no creo que haya ninguna reactivación este año".

Weiss reiteró que el sector de la construcción ya perdió 100.000

El País CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024



Apuesta. Para Jorge Macri, la figura de su primo es la mejor opción para liderar la candidatura a senador por la Ciudad en 2025. GUILLERMO ADAMI

El jefe de Gobierno quiere que Mauricio Macri compita para senador en la Ciudad en 2025. Los movimientos libertarios y una posible postulación de Bullrich.

## Jorge Macri y el operativo seducción para que el ex presidente sea candidato



### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

Diecisiete años de hegemonía del PRO en la ciudad de Buenos Aires pueden ser desafiados por Javier Milei en la elección de medio término de 2025. Ese escenario, todavía prematuro para analizar, es el que empiezan a prever quienes sondean estados de ánimo a más de un año del comicio. En parte, por el peso propio de la figura del Presidente, pero especialmente por la cruda interna que atraviesa el PRO, que tiene enfrentados a sus dos principales referentes nacionales: Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Es allí donde empieza a tallar Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño y también actor clave dentro del partido, que después del primer semestre al frente de la gestión local comienza a diseñar la estrategia hacia el año que viene, bien diferente al 2023 que vio competir juntos a radicales, PRO -halcones y palomas- y lilitos en una elección que ganó con holgura respecto a las variantes kirchneristas y libertarias porteñas de ese momento.

Casi disuelta esa vieja estructura de Juntos por el Cambio, en Uspallata creen que el sello PRO sigue teniendo predominancia en el votante porteño y recuerdan que desde que Mauricio Macri asumió la en 2007 el partido ganó todas las elecciones a nivel local.

ál va a ser la estrategia de Milei de cara al año que viene: qué candidato/a va a presentar y si La Libertad Avanza intentará jugar dentro de una PASO con partidos aliados desde lo legislativo como es el PRO. A partir de ahí, se abre una serie de escenarios que se analizan internamente y que tienen como protagonista directo a Mauricio Macri.

Desde hace una década se especula con la posibilidad de que Bullrich sea candidata en la ciudad de Buenos Aires, donde su imagen alcanza porcentajes de aprobación muy altos. Lo cierto es que la ministra de Seguridad se retiró hace una década de la política partidaria porteña, consolidada como una referente nacional.

A Bullrich no la seduce nada ser

dad. Lo dice en privado e incluso alguna vez se le escapó en entrevistas. Cree que es una etapa pasada de su carrera y hoy se siente mucho más importante acompañando a Milei e incluso hay quienes la piensan a futuro como una buena compañera de fórmula del Presidente si va por la reelección en 2027.

Tampoco le interesa, dicen cerca suyo, ser candidata a jefa de Gobierno en tres años, así como tampoco quiere ir a una interna con otros referentes del PRO, partido que presidió hasta principios de este año y que a pesar de sus diferencias con la conducción de Mauricio Macri sigue integrando.

### Para el alcalde porteño, Mauricio Macri es la apuesta para 2025.

¿Cambiaría algo si el propio Milei le pide que juegue el año que viene en Ciudad? Parece difícil, aunque tampoco se descarta.

Después de un 2023 en el que La Libertad Avanza fue tercera en la elección porteña, el mileísmo necesita construir un candidato fuerte y por eso el nombre de Bullrich suena con potencia hacia 2025, más allá de que se manejan variantes como las de Karina Milei o Victoria Villarruel, por ejemplo.

¿Por afuera o por adentro?, es la otra pregunta que surge sobre si Milei estará dispuesto a ir a una Pero también siguen atentos **cu-** candidata a senadora en la Ciu- PASO el año que viene, por ejem- segundo en la elección.

plo, con el PRO. "El Presidente no va a PASO", dice una fuente cercana, que descarta esa posibilidad. En todo caso, habría que tener un negociación por los nombres de la lista.

En la Ciudad aseguran que no le temen a la variante libertaria, incluso con Bullrich como candidata. Y aportan un dato: en 2023, en las generales de octubre, Jorge Macri logró el 49,6% de los votos en la elección porteña y Bullrich, candidata nacional de JxC, alcanzó el 41,2%. Casi ocho puntos y medio de diferencia.. "Que juegue, le vamos a ganar", desafían frente a esa posibilidad.

Igual, no quieren pasar riesgos en la elección de medio término y creen que en pos de ello la mejor opción que tienen para liderar la candidatura para senador es la de Mauricio Macri, el nuevo jefe nacional del PRO, el que creó el sello del partido y el que gobernó ocho años. "Se tiene que poner la camiseta Mauricio y jugar él. Es el momento de que vuelva a construir siendo candidato", argumentan sobre la variante Macri senador. conscientes de que el ex presidente no dio señales por ahora en ese sentido, pero también de que es la primera opción que tienen que manejar para la contienda electoral del año que viene.

Por ahora, cerca del ex presiden-

### Milei necesita construir un candidato fuerte en la Ciudad.

te siempre fueron muy cautelosos a la hora de hablar de 2025. Aseguran que su foco hoy está en mantener la unidad del PRO y darle una nueva impronta en la conducción. Macri no va a expresarse en el mediano plazo sobre una posible candidatura. No es un tema prioritario para el ex presidente, que se siente más cómodo armando equipos y analizando cómo jugará el partido, especialmente en relación a su vínculo con Milei.

En el Gobierno porteño imaginan al PRO, a excepción de Bullrich, yendo unido a la elección del año que viene, incluido con el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. "No va a romper con el PRO, es un tipo muy valioso, un gran gestor", deslizan. "Se le pasó esa etapa de cercanía con el radicalismo", agregan, también, en relación a la sociedad nacional que construyó el año pasado con Martín Lousteau y Gerardo Morales. Descartan, así, que Larreta pueda jugar por afuera en la elección, con Lousteau y el radicalismo porteño de aliados. "No nos preocupa Lousteau", suman. En el PRO porteño ven al senador jugando más cerca del peronismo local, con referentes como el ex radical Leandro Santoro, candidato de UxP el año pasado y

El País 10 CLARIN – LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

# Arrancan las indagatorias a piqueteros del Polo Obrero

Belliboni y otros veinte dirigentes están acusados de extorsión y coacción. Deberán declarar ante el juez Casanello sobre el uso de fondos públicos.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Una veintena de referentes del Polo Obrero, entre ellos Eduardo Belliboni, comenzarán a presentarse esta semana en Comodoro Py, acusados de hechos de extorsión, coacción y administración fraudulenta. El juez federal Sebastián Casanello tiene un circuito bajo investigación por el que deberán responder en declaración indagatoria los acusados: cómo utilizaban fondos que provenían del Estado para tener bajo su mando "una militancia rentada". El entramado suma facturas apócrifas, una imprenta "fantasma", una caja millonaria y convenios que el Gobierno nacional debía controlar.

El rol de intermediarios para otorgar planes como el Potenciar Trabajo, fue cuestionado por los investigadores porque representó "un abuso de poder, un posible desvío de fondos", entre otras acusaciones volcadas en el expediente. Las organizaciones sociales bajo investigación, se dedicaron -sostiene la imputación que pesa sobre 27 referentes piqueteros- "sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, cobrarles la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y/o forzarlos a participar de marchas bajo la amenaza expresa de dar de baja el plan en caso de no hacerlo".

Las cooperativas y los comedores, fueron centrales en lo que se



A declarar. Belliboni deberá responder por graves acusaciones con los planes sociales. GUILLERMO ADAMI

### Están investigados por usar fondos para una "militancia rentada".

denominó la "actividad ilícita". En el dictamen acusador del fiscal federal Gerardo Pollicita, se indicó que todo se realizaba "al amparo de las personas jurídicas inscriptas como Unidades de Gestión del Plan Potenciar Trabajo y recibían subsidios del Estado Nacional".

Al profundizar en esa primera investigación que realizó la fiscalía, Casanello determinó otros elementos que son parte de la maniobra y que lo condujo a citar a indagatoria a Belliboni, principal dirigente del Polo Obrero.

Como telón de fondo, el juzgado busca determinar las responsabilidades administrativas sobre los convenios que se firmaron entre el extinto Ministerio de Desarrollo Social y la Asociación Civil que comanda Belliboni.

Hay una serie de cifras más generales que están bajo estudio: en total son 123 las organizaciones sin fines de lucro, cooperativas y asociaciones civiles que recibieron de Desarrollo Social dinero público correspondiente a diversos programas. Los desembolsos durante el gobierno de Alberto Fernández ascienden en total a \$15.897.967.054,82.

A la hora de desglosar dicha cifra, dos de las asociaciones bajo investigación resultaron beneficiadas con importantes partidas correspondiente al ex Potenciar Trabajo, el más importante que diseñó Desarrollo Social para los sectores más vulnerables.

Uno de los puntos que determinó la fiscalía a cargo de Pollicita, es que el Polo Obrero-como otras organizaciones involucradas en el expediente-, se valió de las facultades que el Estado Nacional para "desplegar prácticas ilícitas tendientes a apropiarse de una porción de los fondos públicos destinados a la asistencia social de los beneficiarios del plan y coaccionarlos con el objeto de forzarlos a participar en "movilizaciones" a las que convocaban".

A esa apreciación, el juez Casanello le añadió más datos: los beneficiarios finales de los planes sociales debían participar de las marchas con identificación partidaria del Polo Obrero, cartelería, banderas. "Administraron de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social en el marco del aludido programa "Potenciar Trabajo", se indicó en el llamado a indagatoria.

En este punto, se consignó que se vieron involucrados montos significativos "que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado". Es decir: "lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria", señaló Casanello.

La Asociación Civil Polo Obrero encabezada por Belliboni, bajo la denominación de fondos del Potenciar Trabajo. recibió 235.197.271,80 de pesos durante el gobierno de Fernández. Las personas que eran víctimas de la presunta maniobra extorsiva, según el juzgado, concurrían a tres comedores que dependían del Polo Obrero. Pero se determinó otra ruta de fondos, cuya finalidad era construir una "militancia rentada".

### Pese al fallo de Cámara, Bullrich insistió en pegarle a Casanello

Patricia Bullrich criticó ayer al juez federal Sebastián Casanello por el fallo que ordenó al Gobierno diseñar un plan de distribución de los alimentos acopiados en dos depósitos ubicados en Buenos Aires y Tucumán, entre los que había miles de kilos de leche de vencimiento cercano. En un duro revés copntra el Gobierno mileista y la gestión de la ministra Sandra Pettovello, la Cámara Federal avaló lo actuado por el juez Casanello. Pero ahora la ministra igual salió a repetir los argumentos oficiales que fueron des-

una sentencia quee l Gobierno se comprometió a cumplir.

"No se hacen las cosas así porque la Justicia te ordena en 24 horas... O el juez que ordenó cómo se reparten los alimentos", expresó la funcionara en diálogo radial.

La ministra de Seguridad sostuvo que el magistrado hizo una de cal y una de arena al citar a indagatoria a varios "gerentes de la pobreza", pero volvió a cuestionar la decisión sobre el reparto de los alimentos. "Había alimentos que se vencían en julio, pero no quiere decir cartados por la Cámara Federal, en que se vencían ahora, y en el me-

dio se metió la Justicia a hacer de almacenero, ¿qué es esto? ¿Que la Justicia decida como se reparten alimentos en Argentina?", volvió Bullrich sobre el punto que pareció quedar saldado la semana pasada, cuando la Cámara no le dio la razón a la jefa de Legales de Capital Humano.

Es que, tras la decisión judicial, el ministerio de Capital Humano presentó al juez Casanello el plan de distribución de alimentos que se encuentran en los depósitos.

La Cámara avaló la medida que



Insiste. Patricia Bullrich, disconforme con el fallo de Cámara Federal.

mas de pronta distribución de 5.000 toneladas de alimentos. Las palabras de la funcionaria van en línea con el planteo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Oue un exigía la elaboración de un progra- juez de una cámara federal le pue- el revés que sufrió el Gobierno. ■

de decir al Poder Ejecutivo 'mándenme el plan de distribución de alimentos'. ¿Pero quién se cree que es la Justicia? Acá hay separación de poderes", manifestó Francos tras





# FELIZ DIA DEL PADRE

# EL MEJOR REGALO PARA TU SÚPER PAPÁ



### ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

El País CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

### Las definiciones del ministro

## Caputo: si se aprueba la Ley Bases promete bajar el impuesto PAIS

El impuesto PAIS se reduciría del 17,5 al 7,5%. El ministro dijo que la inflación de mayo será menor al 5%. Criticó a la oposición: "Quieren voltear al Gobierno".

En medio de las tensiones que la semana pasada provocaron la caída de los bonos y la suba del Riesgo País, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este domingo por la noche una inflación inferior al 5% en mayo, reiteró que la economía ya empezó a recuperarse y prometió una rebaja del impuesto PAIS junto con una mejora de los indicadores financieros, si el Congreso aprueba la conflictiva Ley Bases.

"Es mucho mejor que la Ley Bases pase, siempre sospeché que no la iban a pasar, por eso armé un programa preparado para combatir eso, por eso fuimos al equilibrio fiscal en el mes uno, por eso subí el impuesto PAIS para que no me tengan agarrado y tambien dije que lo iba a sacar. Si aprueban la ley, vamos a retrotraer esa suba del Impuesto País, la vamos a bajar del 17,5 al 7,5%", aseguró Caputo en una entrevista con LN+.

El ministro reapareció después de una semana fatídica para los mercados, en donde los bonos en dólares cayeron un 10% en dos semanas y el Riesgo País bordeó los 1.600 puntos. En ese marco, aseguró que "hay signos de recuperación en mayo en varios sectores, se están recomponiendo los ingresos y las jubilaciones también" y afirmó que "en mayo la economía pegó la vuelta", a partir de los datos de producción y ventas de auto, minerales, hierro y acero.



En la tele. El ministro de Economía, Luis Caputo, con dardos a la oposición y defensa del camino elegido.

Lo que nos fijamos es una estrategia para salir del cepo y hoy se cumple es el equilibrio fiscal, pero falta".



La oposición tiene un único objetivo, que es tratar de voltear a este Gobierno".



A nosotros no nos corre el cepo. Lo más importante es no hacer macanas. Es salir si estamos seguros".

Por otra parte, destacó la baja de la inflación desde el 8,8% en abril pasado. "Creemos que la inflación de mayo va a estar por debajo de 5%. Hace no mucho más de dos meses me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Y llegó a un dígito en abril", sostuvo, y agregó que la baja "es fundamental para la recuperación", aunque reconoció que "lo ideal sería que eso se complementara con la ley Bases".

El funcionario recordó que la Ley Bases incluye la reforma laboral, el capítulo fiscal y el blanqueo laboral, "justamente para que se agilice la recuperación en el mercado laboral". Pero también afirmó que tendrá efecto sobre los mercados, cuyas turbulencias atribuyó a la oposición política. "El riesgo país, hasta este ataque político desenfrenado, estaba en 1.200 puntos. Y si la ley pasaba, ya estábamos en 1.000", pronosticó.

Caputo también apuntó contra el Congreso para explicar la suba del dólar contado con liquidación, que en un mes pegó un salto del 20%. "El dólar estaba tranquilo en \$1.100, el tema no es que se fue a \$1.300, la lástima es que este movimiento obedeció puramente a la política", advirtió. Y lo contrastó con el superávit fiscal, comercial y el apretón monetario. "Más sólidos económicamente no podemos estar, falta crecimiento", sostuvo.

El ministro afirmó que los economistas del exterior los llaman todas las semanas para felicitarlos, pero que acá los economistas "aplauden con los codos". En ese contexto, dijo que la economía ya tocó un "punto de inflexión" y que ahora va a crecer por la recomposición de ingresos, a la vez que reconoció que las inversiones externas "tardan años" en un país con volatilidad política institucional. Y afirmó que el gobierno no se fijó una fecha para levantar las restricciones cambiarias.■

TURISMO GASTRONOMÍA ENTRETENIMIENTO MODA HOGAR SUPERMERCADOS ESPECTÁCULOS FARMACIAS



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR 7 8 6







# Sturzenegger afirmó que el ajuste de Milei "es popular"

El asesor sostuvo que el objetivo es "devolverle la plata a la gente". En su balance de seis meses de gestión dijo que la baja del 30% del gasto es "un logro extraordinario".



Sturzenegger. Sigue sonando para ministro, aunque su llegada al Gabinete se demora. EMMANUEL FERNÁNDEZ

El asesor del Presidente y probablemente futuro ministro del Gobierno, **Federico Sturzenegger**, publicó una extensa reflexión sobre los primeros 6 meses de presidencia de **Javier Milei** donde afirmó, entre muchas otras cosas, que **el ajuste implementado "es popular"**.

"Mañana se cumplen los primeros 6 meses del gobierno de @JMilei, y vale la pena detenernos un
minuto a tomar perspectiva de los
primeros pasos de su gobierno.
¿Qué es lo que podemos decir?
Creo que hay mucho más de lo que
se ve a simple vista", escribió como
arranque de un muy extenso mensaje publicado en su cuenta de X.

El primer punto sobre el que expuso el ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri fue el **superávit fiscal.** "Si hace un año hubiéramos dicho que el gobierno arrancaría con una baja de 30% en el gasto, **hubiera sido hilarante por implausible**", reflexionó y sostuvo que es "es un logro extraordinario" porque es "la garantía del ordenamiento macro".

En ese sentido, planteó que igual de extraordinario es "el giro cultural que lo hace posible". Afirmó que el gasto público era "una coartada para sostener una serie de gastos políticos". "'Voy a usar tu plata para ayudarte', te decían. Pero la realidad era que usaban tu plata para ayudarse a ellos mismos", sostuvo a modo de crítica contra las anteriores administraciones.

"Esa es la estafa más grande del discurso progre. Por eso el ajuste es popular. Porque se entendió que es devolverle la plata a la gente", enfatizó Sturzenegger. Dijo que el latiguillo de Milei "no hay plata" significa, dijo, que "no hay plata para que la política siga explotándote, al tiempo que la AUH+tarjeta alimentar alcanzan máximos históricos".

En ese sentido, el economista consideró que "el giro" del gobierno de Milei "es notable".

El mensaje de Sturzenegger

abordó distintas aspectos, entre ellos, la obra pública. "Bajó a cero (casi). Mis colegas economistas dicen "no es sostenible". Pero @JMilei dice: ¿Por qué? ¿Debe tomar un préstamo con el BID para hacer alcantarillado? Obvio que no", planteó.

13

A continuación, propuso mirar el tema "con una perspectiva nueva" y dijo que la obra pública era "era un mecanismo de transferencia de recursos de la nación a las provincias".

"Otro más de los múltiples mecanismos que le servían al poder central para doblegar al federalismo: te financio obra a cambio de obediencia", remató sobre lo que pareció ser una referencia sobre el kirchnerismo y su vínculo con los gobiernos provinciales.

Sturzenegger opinó que transferir las obras públicas a las provincias – Guillermo Francos estuvo reunido en las últimas semanas con gobernadores para acordar esta cuestión – "mejora el control" y vaticinó que "hará más costosa la corrupción" porque, afirmó "la acercará a los propios usuarios y hará que los organismos internacionales exijan mejor desempeño fiscal a las provincias (hoy son cómplices del sistema de dominación)".

"Es decir que el presidente @JMilei resulta el primero, en muchos años, que cree y quiere que Argentina sea un país verdaderamente federal", reflexionó. En ese sentido, consideró que "no inmiscuirse en las políticas de las provincias no es desentenderse, es creer en una república federal con visiones diferentes".

En su mensaje, Sturzenegger dedicó varios párrafos a fustigar al Congreso luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción, a partir de la unión de toda la oposición, de cambiar la fórmula de cálculo de las jubilaciones. "El Congreso puede legislar más gasto. Pero sin financiamiento, es un pedido infantil" contanció.

infantil", sentenció. ■











14 El País

### Las definiciones del ministro



Exposición. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defiende la Ley Bases en las reuniones de Comisión en el Senado. FEDERICO LOPEZ CLARO

# El "segundo tiempo" de Caputo: alista una reforma tributaria

El principal gravamen en la mira es el impuesto PAIS. En su equipo también creen que hay que bajar retenciones. Las otras medidas en marcha.

### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, se prepara para un segundo tiempo en el gobierno con una reforma tributaria y un esquema de ajuste fiscal para el 2025. A seis meses de la llegada de Javier Milei al poder, la secretaría de Hacienda, encabezada por Carlos Guberman, trabaja en una rebaja impositiva que comenzaría con la eliminación del Impuesto PAIS y el nuevo presupuesto para reemplazar el vigente, que es el del 2023.

"Si se aprueba la Ley Bases vamos a bajar el impuesto PAIS", dijo anoche el ministro Caputo a Luis Majul por tevé. Y anticipó una poda del 17,5 a 7,5% de dicho tributo.

"Se está trabajando en una reforma tributaria, pero va a aparecer cuando las variables estén estabilizadas", confirmaron fuentes oficiales. La idea es reemplazar impuestos con la recaudación que aportará la eventual recuperación económica, aunque cerca de Caputo reconocen que este año la actividad cerrará "negativa" por la rePARA TENER EN CUENTA

17,5% a 7,5%

sería la rebaja del impuesto PAIS si se aprueba la Ley Bases, dijo anoche el ministro Caputo.

cesión. De hecho, el "semáforo" que publicó Milei este domingo en su cuenta de X muestra una caída del 1,4% mensual en marzo.

La señal positiva que mira el gobierno es que después de 8 meses consecutivos de caída, los ingresos tributarios subieron en mayo un 10% interanual en términos reales, descontando el efecto de la inflación. El Gobierno logró el equilibrio fiscal hasta ahora a base de un duro recorte del gasto de caja, en algunos casos pisando partidas, y un cambio en la estructura recaudatoria. Así, por ejemplo, el impuesto PAIS aportó 1 punto más del PBI que el año pasado, según cálculos de FIEL.

to reconocen que este año la actividad cerrará "negativa" por la retión de Alberto Fernández como les, según FIEL.

10%

fue la mejora real de la recaudación impositiva en mayo. El impuesto PAIS fue clave.

un control cambiario a través de compras con tarjeta de crédito y luego se extendió a las importaciones, pero luego, la gestión de Milei lo incrementó al 17,5% y lo amplió a la compra de bonos para pagar deuda a importaciones y dividendos, a

través del Bopreal.

Será todo un desafío, ya que el gravamen es parte del cepo que contiene los pesos y sostiene el superávit fiscal. Pero además después de junio se espera un deterioro del "kit de emergencia". Por un lado, el agotamiento de la estrategia de licuación del gasto debido a la menor inflación. Y por otro, la "persistente recesión" constituye un límite para la recuperación de los ingresos tributarios en términos reales según FIEL.

2,8%

es la caída del PBI que proyecta el FMI para este año. Proyecta un rebote de 5% en 2025.

Entre los impuestos en la mira, siguen las retenciones a las exportaciones. Son las mismas que Caputo había acordado con el FMI incrementarlas en la primera versión de la Ley Bases. Se esperaba que aportaran 0,5% del PBI, pero terminaron desapareciendo en el proyecto actual tras el rechazo de exportadores y gobernadores. En Economía reconocen que es "importante" en la recaudación, pero creen que si crece la "torta" va a ser posible reducirlas.

Milei tiene en mente la eliminación de otros gravámenes. "El primer impuesto que tenemos en la mira es el Impuesto PAIS, después las retenciones y después los débitos y créditos bancarios", dijo semanas atrás. Para el tributarista Cesar chos" de gasto de cada minis para lograr el "déficit cero". P pronto, el FMI espera una caío la actividad del 2,8% y una in ción del 150% en 2024. Prevé u bote del 5% del PBI y una sub los precios del 50% en 2025. ■

#### **CUADRO DE SITUACIÓN**

### ¿Cerca o lejos de la bifurcación de caminos?

Con la firma de Jorge Vasconcelos, Jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, planetó que con la inflación de mayo en torno al 5% los datos de meses subsiguientes "estarán muy lejos de la rutina, dada la importancia de esta variable para la marcha del plan económico. La "inflación en dólares", junto con la caída del precio internacional de la soja, de 25 % desde julio 2023, han quitado poder adquisitivo interno a los productores agropecuarios, y la ralentización de la liquidación de la cosecha 2023/24 se hace sentir, con una merma apreciable de las compras netas de divisas por parte del Banco Central. Como telón de fondo, el "ancla fiscal" es desafiada por una oposición multicolor en el Congreso, que busca los 2/3 de los votos para blindar el proyecto de actualización de jubilaciones que agregaría 0,4 puntos del PIB al gasto público. Una pulseada que puede contaminar las negociaciones en curso por la ley bases y la reforma tributaria. Las urgencias de la economía tendrían otro color si el gobierno tuviera chances cercanas de eliminar los cepos al cambio y al comercio exterior, pero ese paso requiere un contexto de mayor acumulación de reservas, de menor riesgo país y de inflación perforando nuevos pisos. Son condiciones de las que todavía se carece".

Litvin, sin embargo, el primer impuesto a eliminar es el de las exportaciones, ya que "afecta la competitividad y ninguno de nuestros competidores y países vecinos lo tiene, solo 12 países en el mundo".

Mientras tanto, el ministro de Economía aguarda que se reactive esta semana la discusión de la Ley Bases y "ver qué sale". Es que en el dictamen del Senado emergieron disidencias en torno a la suba del impuesto a las Ganancias. Según cálculos de Guberman, ese cambio junto al aumento del Monotributo y el adelanto de Bienes Personales sumará recursos por 1,5% del PBI, lo que a su vez impactará en el presupuesto 2025.

El equipo de Caputo viene elaborándolo hace unos meses y se prepara para presentar el avance en el Congreso el próximo 30 de junio. El trabajo "preliminar" incluye la proyección de variables y los "techos" de gasto de cada ministerio para lograr el "déficit cero". Por lo pronto, el FMI espera una caída de la actividad del 2,8% y una inflación del 150% en 2024. Prevé un rebote del 5% del PBI y una suba en los precios del 50% en 2025.



# SPORTLINE

**10 Y 11 DE JUNIO** 

**TODO PARA VIVIR EL DEPORTE** 



Pedí tu cupón en la app 365 y canjealo en las sucursales adheridas o en la tienda online

PROMOCIÓN VÁLIDA LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO, PARA TODOS LOS SOCIOS 365 Y 365 PLUS, O HASTA AGOTAR STOCK DE 2.000 CUPONES. EL CUPÓN ALFANUMÉRICO (25/26 CARACTERES) APLICA UN 30% DE DESCUENTO EN EL TOTAL DE LA COMPRA. TOPE DE DESCUENTO: \$14.000. CUPÓN NO ACUMULABLE CON OTROS DESCUENTOS VIGENTES. NO APLICA A PRODUCTOS DE RIVER, BOCA, AFA, O QUE ESTÉN EN OFERTA. PARA ACCEDER AL DESCUENTO DEBERÁN OBTENER UN CÓDIGO PREVIAMENTE EN LA APP DE 365 E INGRESARLO AL MOMENTO DE LA COMPRA EN HTTPS://WWW.SPORTLI-NE.COM.AR/, O CANJEALO EN LOS LOCALES ADHERIDOS. SOLO SE PODRÁ DESCARGAR UN CUPÓN POR TARJETA. CONSULTAR BASES Y CONDICIONES EN WWW 365 CLAPIN COM/PEGLAMENTO

El País 16 CLARIN – LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

# Autos usados: la baja de los precios impulsó las ventas de mayo

Apareció la financiación con menores tasas y las ventas crecieron 6,17% en comparación con un año atrás.



De saldo. Las rebajas en los precios tienen que ver también con el alto stock de vehículos.

Mayo terminó con una leve reactivación de las ventas respecto de abril, aunque en el acumulado del año siguen por debajo. El mercado de autos usados tuvo su mejor mes de 2024, según datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA) y las ventas minoristas mejoraron en la comparación mensual, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Por la baja de precios, la demanda de vehículos usados experimentó una recuperación el mes pasado. Influyeron también otros factores, como el mayor crédito a tasas más bajas y la ampliación de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, teniendo en cuenta que muchas agencias toman como referencia la cotización del blue. El vehículo más vendido continúa siendo el Volkswagen Trend y Gol.

Según la CCA, se comercializaron 150.964 autos usados en mayo, lo que representa una suba del 6,17% comparado con igual mes de 2023 (142.181 unidades). También hubo un incremento del 10,81% respecto de abril, cuando se comercializaron 136.230 vehículos.

No obstante, en el número acumulado de los cinco primeros meses del año, todavía hay una baja con respecto a igual período de 2023: entre enero y mayo, se comercializaron 615.516 unidades versus las 663.831 de los mismos meses del año pasado, lo que significa una caída del 7,28%.

En los primeros cinco meses del año, la provincia que sufrió la mayor baja de la demanda fue La Rioja (26,11%).

Alejandro Lamas, secretario de

la CCA, destacó que en mayo "la abrupta caída de las tasas de financiación por parte de los bancos y el reacomodamiento de los valores hacia la baja contribuyeron fuertemente a dinamizar el sector". También mencionó a "la ampliación de la brecha cambiaria que se produjo desde mitad del mes pasado como un momento de oportunidad para concretar operaciones de compra".

En ese sentido, remarcó que hay un "importante stock a diferencia de meses anteriores, en los que faltaban productos". "Hay oferta de vehículos de diferentes segmentos. Esperamos que este volumen comercializado en mayo se mantenga en junio y podamos apuntar a un segundo semestre auspicio-

#### **VENTAS MINORISTAS**

6,6%

es lo que crecieron en mayo respecto a abril. Pero en el acumulado del año caen 16,2%.

so", se esperanzó.

Por su parte, CAME informó que las ventas minoristas pymes cayeron 7,3% interanual en mayo y en lo que va del año acumulan una caída del 16,2%. Sin embargo, hubo una mejora del 6,6% en la comparación mensual contra abril.

"La falta de ventas fue el principal reclamo de la mayoría de los comercios relevados. Casi 7 de cada 10 negocios lo mencionó como su principal problema", señaló el informe de CAME.

■

### Ley Bases, inflación y reservas, temas que impacientan a la City

### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

Luego de una semana de turbulencias en el frente financiero, el mercado volverá a operar hoy con la atención puesta en la política: la capacidad de Javier Milei de lograr el acuerdo necesario para sacar adelante la Ley Bases dominará la escena, luego de que el cambio de expectativas respecto a la inflación y a la capacidad del BCRA de recomponer sus reservas prendieran las primeras luces amarillas sobre el rumbo del plan ejecutado.

La semana pasada la incertidumbre en el mercado se sintió y llevó al dólar financiero a saltar más de 5% en cinco ruedas. También hubo castigo a acciones y bonos, impulsado además por un cambio de clima externo: el índice Merval medido en dólares cayó más de 12% y

para volver a la zona de los 1.582 puntos. Aunque el ruido político aumentó los temores del mercado. son las variables económicas asociadas a las cuentas externas las que encendieran las alarmas: desde las últimas ruedas de mayo el Banco Central casi dejó de comprar dólares. Anoche, el ministro de Economía Luis Caputo confirmó que se pagará una parte del swap con China, US\$ 1.000 millones de los US\$ 4.900 millones que vencen entre este mes y el próximo. El secretismo de las negociaciones inquietó al mercado ya que se temía que el Gobierno no llegara a un acuerdo.

Las compras netas de divisas por intervención en el mercado de cambios, que promediaban US\$ 150 millones diarios a mediados de mayo, a principios de junio promedian menos de US\$ 50 millones diarios, con retrasos en la cosecha el riesgo país se disparó un 20%, (factores climáticos) y en ventas/li- sas que envió el Gobierno. Esa baja do financiero y ahora el 40%) hace tras sale una licitación de deuda. ■

quidaciones de la soja (dólar + precios internacionales + financiamiento local en aumento), y con importaciones que ya se pagan a "velocidad piloto", dado que el cronograma de pagos (en cuatro cuotas) ya cumplió los cuatro meses", explicaron en la consultora LCG.

"La evolución de las compras netas de divisas, junto con la esperada liquidación de la cosecha de soja, será un indicador importante para seguir en las próximas semanas para monitorear la salud del esquema macro de muy corto plazo", añadieron.

Pablo Repetto, de Aurum Valores, no descartó la volatilidad para las próximas ruedas y señaló que el tipo de cambio financiero encontró en los niveles de \$1.200/ \$1.300 "nuevos pisos". "La subida de los dólares de estos días fue algo lógico pensando el atraso con el que venía y la señal de baja de ta-

### Riesgo país

» En puntos medidos por JP Morgan



Fuente Datos del mercado

CLARIN

de tasas no es "inocua". El que debe liquidar dólares se puede endeudar a una tasa en pesos cada vez más baja que le hace casi indiferente esperar a que el dólar siga subiendo. Eso hace que haya menos oferta en el mercado oficial y también por ende en el financiero, por el dólar blend", explicó.

Como esa oferta se restringió (antes abastecía el 60% del merca-

falta que aparezcan otros oferentes que no tienen obligación de liquidar como sí ocurre con los exportadores. Por lo tanto se demora esa oferta hasta que aparecen precios más adecuados y por eso sube el dólar", añadió Repetto.

El miércoles será un día clave en el Congreso y también para el Tesoro: el Senado sesionará sobre las Ley Bases y el paquete fiscal, mien-



18 El País

### **Avant Premiere**

El jefe de Hacemos cree que se aprobará la Ley Bases en el Senado. Enojo macrista por la votación por jubilados. El titular de Diputados, cuestionado por la comida para sus colegas.

# Pichetto optimista, el bloque PRO en llamas y las empanadas frías de Menem



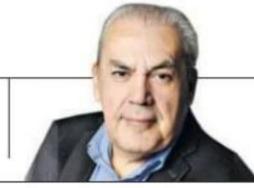

Ignacio Zuleta Periodista. Consultor político



### Rolandi, el peregrino silencioso

Toda crisis prepara una nueva normalidad. Se acomoda el Gobierno para salir de perdedor cuando echa mano de los recursos que aún funcionan en el Congreso y en quienes descansa esa normalidad. Con mandato cierto de Guillermo Francos, jefe de la administración según la Constitución, su segundo José Rolandi peregrinó silencioso en la mañana del viernes hacia el despacho más alumbrado del Congreso, la oficina de Miguel Pichetto.

Durante dos horas el vicejefe de Gabinete escuchó del jefe del nuevo Interbloque Federal (31 diputados que son la bisagra de la vida legislativa) un análisis fino de los dictámenes de mayoría y de minoría que este miércoles van al recinto en el Senado. Rolandi se fue tranquilo porque Pichetto desdramatizó la incertidumbre sobre el destino de las leyes de Bases y de reforma fiscal en este bascular entre las cámaras.

También alegró el ojo por el entorno de la cita. La oficina de Pichetto, en un edifico frente al palacio del Congreso, contiene **una muestra del pintor Julio Pereyra**, nativo de Allen, Río Negro. Imagina banderas y otros coloridos emblemas. Coincidieron en que **las reformas del Senado son razonables** y que esas dos normas, de las que el Gobierno dice depender, no corren peligro de rechazo.

Del lado de Pichetto también le urge la aprobación. Camina por la cornisa de una oposición dialoguista a la que **le cuesta en-** contrar justificativos ante tantos ataques del oficialismo. Pero cree que hay que sacar estas leyes para que el Gobierno deje de argumentar que no hace lo que debe porque no lo dejan. Hay explicaciones más simples: ¿Cómo va a funcionar el Estado si lo gobierna alguien que está contra el Estado? Si fuera un club de futbol, dejaría, con una sonrisa, que se vaya a B. Elemental.

### El PRO, camino de perdición

El Senado publicó esos dictámenes el jueves pasado, pero lo que se votará se conocerá el mismo miércoles. Juan Carlos Romero, el DT de "Los 39" no K que controlan la cámara, aconseja no arriesgarse a entrar al recinto sin compromisos cerrados. Ya con el dictamen de minoría de Martín Lousteau hay cierto riesgo. Incluye en su iniciativa, que contradice al bloque al que pertenece, algunos puntos que pueden tentar al cristinismo a apoyarlo, sólo para desbaratar al bloque de "Los 39".

Riesgos que asumen todos, aunque juegan al límite de la capacidad de acordar. No hacerlo puede provocar derrotas hirientes, como la que sufrió el oficialismo en Diputados cuando se aprobó la nueva fórmula jubilatoria, o peor, el rechazo de la anulación de las jubilaciones para ex presidentes (at. 11° del proyecto).

Fue una rodada histórica en la cual el voto del bloque dialoguista Hacemos y su arco de socios, sumados al peronismo, le propinó una paliza al Gobierno y sus amigos. ¿Era evitable?

El eje de ese final fue el PRO, cuya conducción a cargo de Cristian Ritondo está rodeada por el bullrichismo, en un proceso que **vaticina la ruptura de esa bancada**.

El bullrichismo hoy es el gobierno y el PRO subsiste como otro club de la oposición dialoguista. El resto querría un carné de identidad que le permitiera cierto aire de oposición también dialoguista. En el debate sobre la movilidad el PRO jugó con La Libertad Avanza sólo para perder. Si hubiera buscado acercarse a los radicales y a Hacemos, estaría entre los ganadores. No se entiende cuál es el público de estos gestos de un partido se va como quien se desangra.

### Los acuerdos están

El repaso que hicieron a solas Rolandi y Pichetto es el acuerdo más importante que se registra en este debate, por las consecuencias que puede tener. Para el Gobierno es la seguridad de que el pase del Senado a Diputados será incruento y que podrá haber ley en la última semana de junio. Las batallas que puedan aparecer están negociadas.

 Ganancias: no sale si no se accede a que las provincias patagónicas que están en el "club de salario alto" tengan un piso especial del 22%.

2) Se acepta en paz que las **regalías mineras pasen del 3% al 5%** (3% para los contratos vigentes, hasta 5% para los nuevos contratos).

 Una caricia al RIGI (Régimen de Incentivo a las grandes Inversiones) abrirá los beneficios a las pymes y a las empresas locales. Es un proceso que ocurrirá de todos modos por la dinámica misma de los negocios. Les conviene a los grandes que participen los más chicos, allanan resistencias y pueden obtener mejores condiciones.

 Sigue peligrando la inclusión de Aerolíneas en la lista de las empresas privatizables.
 Hasta ahora no cuenta con los votos necesarios, y dejar ese cable suelto puede hacer peligrar el quórum.

5) En materia laboral, el Senado insistirá en incluir como causal de despido la intervención en bloqueos (o piquetes) a empresas. Los halcones insisten en que debe estar reglamentado más allá del código penal. Pichetto intenta convencerlos de que es raro que un trabajador bloquee una fábrica. Esos actos son más bien de piquetes de barras sindicales que no pertenecen a las empresas.

### Dos bloques estallados

El Congreso entra en estado de revisión de daños y perjuicios de la sesión de la semana pasada. El bloque del PRO está estallado. El bullrichismo desnaturaliza lo que queda al macrismo de oposición dialoguista. En la sesión hubo dos ausencias significativas. María Eugenia Vidal, quien había informado sobre el dictamen de los suyos, y Silvia Lospennato, vicepresidente de la Cámara y otro de los engranajes imprescindibles de la tarea legislativa. No compartieron que su bancada, en me-



Miguel Pichetto
Diputado nacional de Hacemos

Pichetto desdramatizó la incertidumbre del Gobierno por el futuro del tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado.

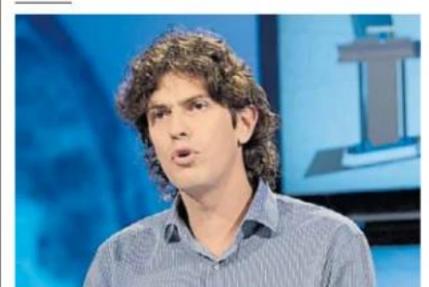

Martín Lousteau Senador y titular de la UCR

Inquieta al oficialismo el dictamen de minoría de Lousteau y la posibilidad que sume adhesiones del kirchnerismo.



María Eugenia Vidal
Diputada nacional del PRO

Las ausencias de Vidal y Lospenatto en la sesión que votó la mejora para las jubilaciones generaron ruido en el bloque del PRO.



Martín Menem

Presidente de la Cámara de Diputados

En medio de la polémica por la suba en las dietas de los diputados, Menem fue criticado por sus pares por las viandas para las sesiones.

El País CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024 19

dio de la sesión, cambiase el voto y pasase de la abstención -al haber sido su dictamen superado por el ganador-al rechazo. Por preservar ese mandato que se modificó en medio del debate, prefirieron salir del recinto. Hay legisladores del bloque del PRO que esperan a que se aprueben las dos leyes que vienen del Senado para plantear una migración a un bloque aparte.

No están mejor las cosas en los otros bloques. La UCR estalló de nuevo por acusaciones de no cumplir la palabra de Rodrigo de Loredo -lo denunció Germán Martínez por segunda vez-. Sostuvo la derogación del beneficio a expresidentes e hizo perder a su bancada. ¿A quién se le ocurre pensar que alguien busca ser presidente para cobrar la pensión? En el peronismo se notó más la disidencia entre la conducción cristinista, que ejerce agazapadamente el infante Máximo, del sector dialoguista apodado "Tabaco", que representa Victoria Tolosa Paz.

### Con la comida no, dijo Scioli

Pero quien más cuestionamientos recibe es Martín Menem. Pidió que los bloques firmasen una nota pidiendo aumento de sueldos. Se lo negaron y lo comunicó igual en el peor momento: una sesión en la que el oficialismo era derrotado. Le pidieron que no lo hiciera, pero igual los agravió exponiéndolos. A fin de año tiene que renovar la presidencia de la Cámara. Le va a costar recibir el acuerdo que en diciembre pasado le cedieron, siendo minoría apabullante, por cortesía hacia un oficialismo que cada día maltrata más a sus adversarios.

Empeora el ánimo que Martín no cumpla con la tradición de avituallar a los diputados en sesiones tan largas. Le atribuyen la teoría de que las sesiones especiales no incluyen vianda. La alimentación de un diputado tiene un costado nutricional, pero otro político, más importante. Si no les dan de comer, se las rebuscan, como indica la máxima de Milei de que nadie se muere de hambre. Se van a comer afuera y quitan número en el recinto, algo que es un peligro permanente. Esta vez accedió a unas empanadas que llegaron algo frías, y una mata de lechuga o símil lechuga, en un modesto blíster de plástico. Ni soñar con la época de Emilio Monzó, cuya munificencia ha hecho historia. Habilitó el bajo-recinto como un club privado para el descanso y hay quienes recuerdan que alguna vez ofreció hasta sushi.

Consultado que fue Pichetto sobre este problema respondió: "Cuando estoy de sesión yo no como nada". José Mayans se ha referido a las afinidades personales del diputado. Lo de no aplaudir "es un verso de Pichetto, porque no le gustaba reírse ni nada de estas cosas; ni la música, ni el mate ni nada". Como sancionó Daniel Scioli en plena guerra del campo: con la comida no se jode.

### Lo barato sale caro

El Gobierno pelea por hacer músculo desde su debilidad de origen. Ese empeño es más fuerte que la búsqueda de soluciones o de emprender en serio una gestión eficiente. Cuesta entender cómo no eligen caminos menos cruentos. Pudieron hacerlo en el debate de la movilidad jubilatoria. Se empeñaron en insistir en la fórmula que contiene el DNU 274/2024 de marzo pasado. Pero los Diputados aprobaron un entendimiento entre los bloques de la oposición amigable (UCR, Hacemos, etc.) y el peronismo, para imponer por 160 votos una ∣ mos a las bondades de la nueva fórmula". ■

fórmula que implica un costo fiscal cercano al del DNU.

¿Cuál fue el resultado de esa insistencia? Alimentar el relato victimizador, que el Gobierno no administra porque no lo dejan. Le importa más la construcción de poder que la gestión. No está mal, porque es el propósito de la tarea política, donde importa más la gobernabilidad que la gestión, porque sin poder no hay gestión. La insistencia en ese rumbo pone más fragilidad sobre lo que viene. Desde el día mismo de la sesión, el Gobierno avisó que vetará la norma si es aprobada en el Senado.

Puede ser que el Congreso insista, con 2/3 de los votos. Es prematuro imaginar qué pasará en el corto plazo. Pero la amenaza echa más nafta al fuego. Si el Congreso no logra la insistencia, con 160 votos de origen en Diputados, le sobra para una maniobra de respuesta más fuerte y que el Gobierno debería prever: derogar el DNU 274.

Si esto ocurre vuelve a regir la fórmula que impuso el gobierno de Alberto Fernández. Esa fórmula tiene un costo fiscal de 1,9 puntos del PBI, contra el 0,4 de la que aprobaron los diputados, y que no está tan lejos que la que proponía, por ejemplo, el PRO.

### El peronismo entregó a Alberto

Nicolás Massot, informante del proyecto ganador, advirtió sobre el sentido político del apoyo del peronismo al proyecto negociado con la UCR y los amigables de Hacemos. "Acá estamos ante una situación que no se da hace décadas. Me refiero a que el principal partido de la oposición, por los motivos que cada uno quiera-pero la realidad es la realidad-, hoy está dispuesto a votar un cambio de fórmula, sustituyendo la propia, lo que puede constituir ni más ni menos que un acuerdo bastante responsable de una fórmula que, claramente, es superadora y de largo plazo".

Llamó a que el Gobierno escuchase esta señal en beneficio de la gestión y que, en todo caso, destacase que el peronismo abjuraba de algo que firmó Alberto como si fuera más malo que lo que se votaba. También Massot fue al fondo de costo fiscal, que en síntesis significa que el Gobierno, si vuelve a la fórmula de Alberto, deberá reconocer de manera retroactiva, la inflación del 170% de 2023.

Si acepta lo que se votó y se olvida del veto, deberá reconocer apenas el 8% de enero pasado, que de eso se trata. "Entendimos todos -explicó-, por responsabilidad fiscal, que un proceso de desinflación no podía tener una fórmula que había sido diseñada para un proceso inflacionario. Eso es lo que pasó. Veníamos con una fórmula que había sido diseñada -por eso, el rezago de quince meses- para un proceso de incremento de la inflación, que implicaba una pérdida, cuanto menos financiera y económica, para los jubilados".

"Ahora bien, esa avivada-ironizó Massot-fue aprovechada por el Gobierno que comenzó en diciembre. Cuando encontró la negativa a derogar de plano la fórmula de movilidad, nos dijeron: 'Bueno, aprovechemos esta mala fórmula en estos fogonazos inflacionarios desde diciembre a mayo -más o menos-, que es lo que nosotros calculamos que va a durar, así aprovechamos lo malo de la fórmula anterior, que se ve que para eso no era tan mala. Entonces, de sopetón le metemos el cambio de fórmula anclando la jubilación, nos comemos los quince meses de rezago, porque lo dejamos en dos y, cuando la inflación empiece a bajar, nos subi-

### Adelanto de Clarín

### Nuevo ranking de gobernadores: otra vez último Kicillof

Es un estudio de CB Consultora Opinión Pública. Evaluó las imágenes de los mandatarios en las 24 provincias. El misionero cayó 6 puestos.

#### Eduardo Paladini

epaladini@clarin.com

Aunque logró resolver el conflicto policial, luego de 13 días de máxima tensión, el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua sufrió un fuerte impacto en su imagen. Tanto, que cayó seis puestos en el ranking que elabora CB Consultora Opinión Pública todos los meses y que el delfín de Carlos Rovira supo liderar.

Esta es una de las principales conclusiones de un relevamiento entre el 1 y 4 de este mes, con 620 a 1.285 entrevistas en cada una de las 24 provincias evaluadas. Otra de las noticias salientes es que el bonaerense Axel Kicillof volvió a quedar último.

### Los mejores

Para analizar el estudio, CB dividió la tabla en tres grupos de 8 mandatarios cada uno: los mejores, los del medio y los peores. En la cima del ranking hay un sesgo particular: sólo aparece el pampeano Sergio Ziliotto como representante del peronismo K.

Ziliotto, que lideró la tabla en mayo, ahora quedó quinto, con 62,1 puntos de positiva. En el tope lo reemplazó un gobernador nuevo, de alto perfil, que fue creciendo en la competencia: el san-

tafesino radical Maximiliano Pullaro llegó a + 64,2 %.

El podio lo completaron el también ascendente Ignacio Torres, macrista de Chubut; y el peronista tucumano Osvaldo Jaldo, el primero en saltar de vereda tras las elecciones para alinearse con los libertarios. Torres obtuvo + 64% y Jaldo, 63,7%.

Los otros cuatro integrantes de los mejores del ranking fueron el mencionado Passalacqua (su positiva bajó de 63,4% a 58%), el chaqueño Leandro Zdero (de JxC, con + 62,3%), el correntino radical Gustavo Valdés (+ 61,8%) y el peronista cordobés moderado Martín Llaryora (+58,2%).

### Los peores

La contracara fueron los ocho gobernadores que terminaron en el fondo de la tabla. Y otra vez volvió a caer allí Kicillof: bajó 2,5 puntos respecto a mayo y su positiva quedó en 40,3%. Arriba suyo terminaron dos aliados del peronismo: el riojano Ricardo Quintela (+ 41,2%) y el salteño Gustavo Sáenz (+ 44,5%).

Apenas mejor le fue al rionegrino Alberto Weretilneck, uno de los "provinciales" que tiene juego propio. Como consuelo para el exsenador, resultó el que más creció: su positiva pasó de 41,7% a 44,8%. ■



El que más bajó. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

El País 20 CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

### Principales indicadores



DÓLAR CCL Contado con iqui, Bolsa de Comercio 1.582

RIESGO PAÍS En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de Buenos Aires



**DOW JONES** Bolsa de Nueva York

75,30

PETRÓLEO WTI, en dólares 433

SOJA Chicago, en dólares por tonelada

### LA PUBLICIDAD LOCAL, ESTRELLA EN EE.UU.

Es habitual que las agencias de publicidad argentinas se lleven premios internacionales. Esta vez fue el turno de Mercado McCann y su división de fútbol,

Futlove. Obedece a los comerciales nuevos vinculados a la Copa América. Se llevaron los premios del New York Festival.

### Llega una criptomoneda que sigue al dólar y que otorga intereses diarios

Es de la empresa norteamericana Paxos, que ya tiene otras como PayPal USD. Atrae Argentina por el furor por estas monedas, al compás del cepo.

### **Ana Clara Pedotti**

apedotti@clarin.com

La posibilidad de dolarizarse fue lo que llevó a los argentinos a incursionar en el mundo cripto, a partir de las stablecoins (monedas estables). Ahora, al menú de opciones para los ahorristas locales se le suma una nueva criptomoneda, que sigue la cotización del dólar, pero que también paga rendimientos regulares, tal como lo hace una cuenta remunerada, otro instrumento de ahorro con el que los argentinos lograron familiarizarse en el último tiempo.

Se trata de USDL, un nuevo token que fue presentado en el país por la empresa norteamericana Paxos, una "stablecoin" que genera renta diaria a través de un smart contract (contrato inteligente) de Ethereum. La cripto invierte en una canasta de activos entre los que se encuentran los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por lo que abre la puerta a ofrecerles a sus



Fiebre cripto. Se distingue por su relación con el dólar y pago de renta.

usuarios rendimientos diarios, que podría estar en el orden del 5% anual en moneda dura.

La compañía, que ya ha lanzado

otras stablecoins en el mercado cripto, como Paypal USD, una cripto creada junto al gigante de pagos digitales PayPal, eligió la Argentina

### **PARA TENER EN CUENTA**

5%

anual en moneda dura es el rinde que promete esta cripto que invierte en bonos de EE.UU.

para hacer este lanzamiento. En el evento de lanzamiento, los ejecutivos de Paxos destacaron la "sofisticación" de los inversores argentinos y el alto conocimiento financiero que tienen los usuarios en el país.

Ronak Daya, director de producto de Paxos International, explica: "Lift Dollar es la primera criptomoneda estable diseñada para ofrecer renta diaria directamente desde los distribuidores a los usuarios finales". Este lanzamiento en el mercado argentino "garantizará que millones de tenedores de tokens puedan acceder de forma segura a dólares estadounidenses, lo que les permitirá no solo ahorrar y realizar transacciones, sino también incrementar su tenencia", enfatizó Daya.

Paxos International se caracteriza por ofrecer servicios B2B, es decir de empresa a empresa. En Brasil, por ejemplo se asoció con Nubank o Mercado Libre. Para su nueva cripto asoció con empresas líderes en Argentina como Ripio, Buenbit, Manteca y Plus Crypto para garantizar que los usuarios locales puedan obtener tokens a través de canales completamente seguros. La expectativa de la compañía es que con el correr del tiempo otros jugadores comiencen a ofrecer este token en sus exchanges y billeteras que operan en el país y también afirmaron que están en negociaciones para que pueda ofrecerse en otras jurisdicciones.

La elección de Argentina es toda una apuesta: desde Paxos destacaron que el país no solo es uno de los que lidera la adopción cripto en la región sino que también en este momento ya ha dado varios pasos hacia la regulación de este segmento. El fin del cepo cambiario, y de las restricciones asociadas a los bancos para que puedan permitirles a sus clientes operar con criptomonedas, aparece como un motor de expectativa, ya que los ejecutivos destacaron que eliminar estas barreras puede ayudar a hacer crecer el negocio.

USDL ya está disponible en las plataformas de Ripio y Buenbit. La desarrolladora de servicios financieros Manteca también ya comenzó a ofrecerla.■

### La vuelta de Cacharel: de las prendas a la blanquería y crecer con franquicias

### Agustina Devincenzi

agdevincenzi@clarin.com

"Me fui a París y volví con el contrato en la mano", reveló el empresario Alberto Levi Mayo sobre la vuelta de la marca francesa Cacharel a la Argentina. El apellido es histórico en la industria de la blanquería: su familia está presente en el rubro desde hace cinco décadas.

Levi Mayo diversificó el negocio y se convirtió en licenciatario de Dior entre 1980 y 1995 y Cacharel, no durante 30 años y se retiró hace cinco. De ahí, que fue un engranaje clave en su regreso al país y el nexo entre Francia y Alav SRL, la empresa textil que tomó la licencia ahora.

Esta compañía es propiedad de Uriel Sadrinas, tercera generación de blanqueros y quien hace 14 años dejó la firma familiar de Tierra del Fuego Badisur, con más de 70 años, para encarar su proyecto propio. Dueño de la marca Love & Home, desde 2021 fabrica en una planta de 12.000 metros cuadrados en la zopa, que se abastece de energía solar en un 70%.

Los beneficios fiscales que ofrece la región le permitieron importar sin SIRAs y reemplazar por producción nacional el 100% de los artículos terminados de su marca propia que antes traía de afuera. Por esta locación estratégica, Alav hizo un acuerdo con la importadora de Levi Mayo para facilitarle el ingreso de cierta mercadería.

En una charla de negocios a fin de año, Sadrinas le contó a Levi Mayo su interés por traer Cacharel a

las negociaciones con la idea de volver fuerte con blanquería sin depender de las importaciones. Antes, Cacharel tuvo estos productos, además de ropa y perfumes. Le interesa estar en un país con previsibilidad", explicó el dueño de Alav sobre el regreso de esta marca en un contexto que también atrae a otras.

Así fue que Levi Mayo llamó por teléfono a Francia y habló con el mismísimo Jean Cacharel, de 92 años, dueño y fundador de la marca. En febrero, viajó a París y firmó el contrato que lo convirtió en socio de Sadrinas en esta alianza. Y en marzo, Cacharel lanzó sus nuevas colecciones, ahora confeccionadas en la Argentina.

Por el momento, ofrece 15 líneas de productos textiles para el hogar, que estuvo en el mercado argenti- na franca de General Pico, La Pam- la Argentina de nuevo. "Iniciamos como sábanas de hasta 300 hilos tan operarios capacitados". ■

por pulgada cuadrada, colchas, edredones, toallas, toallones y repasadores. La idea es llegar a 40 a fin de año y sumar almohadas, manteles y cortinas, entre otros objetos.

"Estamos haciendo 1.500 acolchados diarios y están todos vendidos. No doy a basto para producir más por la alta demanda que genera la marca y la tecnología con la que estamos fabricando", aseguró Sadrinas, quien hizo una inversión inicial de US\$2 millones en la compra de cinco máquinas europeas, las mismas que usa la firma sueca Ikea. El empresario que emplea a 120 personas entre La Pampa y Buenos Aires, donde tiene sus oficinas administrativas y showroom, sostuvo que el principal desafío es encontrar talento calificado. "Fal-



### Eduardo Feinmann

Radio Mitre





NOMINADO A: LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA 2023



· ifelicitaciones! ·

@radiomitre



## Opinión

### Las tribulaciones del liberalismo

### DEBATE

José Antonio Viera-Gallo

Embajador de Chile

rancis Fukuyama reflexiona sobre El liberalismo y sus desencantados. Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales. Tal es el título de su últijmo libro.

El autor se hace cargo de la desilusión que hoy existe frente al liberalismo, cuestionado por corrientes nacionalistas y populistas de derecha, de corte conservador, y por las propuestas de la nueva izquierda identitaria woke. Atribuye el malestar a la forma en que el liberalismo ha evolucionado a partir de la década del setenta hacia «lo que hoy se llama neoliberalismo, el cual ha incrementado drásticamente la desigualdad económica y ha provocado devastadoras crisis financieras que perjudican a la gente corriente más que las elites adineradas en muchos países del mundo» 2.

Fukuyama rescata el valor del liberalismo clásico, ese gran paraguas donde conviven diversas corrientes que tienen en común la defensa de los derechos y libertades de las personas y el apego al imperio de la ley. Nació con la Ilustración e inspiró la Independencia de los EE.UU. y de los países latinoamericano. Esa ideología fue evolucionando hacia criterios cada vez más democráticos ampliando el cuerpo electoral y reconociendo un número más amplio de derechos.

Fukuyama afirma que la crisis actual de la democracia, sin embargo, afecta principalmente a las instituciones políticas liberales, amenazadas por la complejidad creciente de una sociedad plural inserta en una globalización con escasas reglas debido a la emergencia de movimientos populistas. Se advierte la sombra de Trump en sus reflexiones.

El liberalismo, según Fukuyama, es una forma de regular la violencia y permitir que convivan pacíficamente comunidades muy diferentes; resguarda la dignidad humana para que cada cual defina su proyecto de vida dentro de los parámetros legales y también favorece la creatividad, el avance científico y sus aplicaciones potenciando el crecimiento económico.

El liberalismo modera las aspiraciones de

la política: busca no tanto la vida buena, como la paz posible. De ahí la importancia de la tolerancia: puedes creer lo que quieras sin pretender imponer tus convicciones a los demás. La convivencia se basa en reglas abiertas, no se funda la identidad nacional en un conjunto cerrado de principios.

Hay una fuerte tradición liberal que nutre el socialismno demo crático en la teoría y en la práctica como recuerda Bobbio. Resulta simplista contraponrer liberalismo, por una parte, y socialismo y social cristianismo por otra. ¿No escribió Alberdi sus primeros trabajos en una publicación que llevaba por nombre "Dogma socialista", verdadero manifiesto de la generación del 37?

Las reflexiones más atingentes del libro se refieren a la críticadel neoliberalismo, muchas veces usado como sinónimo de capitalismo, cuando resultan empírica y teóricamente distinguible diversas y aun contrapuestas for-

### La primera ola del neoliberalismo duró 25 años hasta la crisis del 2008.

mas de ese sistema social. Fukuyama critica al neoliberalismo asociado a una escuela de pensamiento económico (Escuela de Chicago y Escuela austríaca) que menosprecia el papel del Estado en la vida social. Sostiene: «El liberalismo bien entendido es compatible con una amplia gama de protecciones sociales proporcionadas por el Estado. Por supuesto, los individuos deberán asumir personalmente la responsabilidad de sus vidas y de su felicidad, pero hay muchas circunstancias en las que se enfrentan a amenazas fuera de su control... el Estado tiene plena justificación para entrar en escena y ayudarlos», lo que dependerá de los recursos disponibles. Concluye afirmando: «Gran parte de la hostilidad liberal al Estado es simplemente irracional».

La primera ola del neoliberalismo duró veinticinco años hasta la crisis financiera del 2008, que trajo consigo una revalorización de la primacía de la política, los Estados de bienestar y sus servicios en favor de los ciudadanos y del pensamiento de Keynes y sus seguidores. El neoliberalismo acompañó a la globalización que hacía competir a los trabajadores protegidos del mundo industrial con las masas emergentes del Tercer Mundo que luchaban por mejores condiciones de vida.

Hoy ha vuelto por sus fueros de la mano de nuevos movimientos sociales y políticos que tensionan las instituciones democráticas en diversas latitudes. El Estado debe proporcionar bienes públicos que el mercado no provee y su tamaño es menos importante que la calidad y la eficacia de sus instituciones. El pensamiento constitucional actual intenta enfrentar ese reto.

La apelación al estatismo como solución a todos los problemas conduce al populismo que invoca ideales del socialismo. El desafío en la era digital es alcanzar una adecuada realción entre mercado, Estado y sociedad civil. Incluso a nivel internacional.

Fukuyama advierte sobre las consxecuencias que tiene pemnsar que los seres humanos son simples maximizadores racionales de utilidades. La conducta humana es más compleja: comprende una serie de elementos que responden a emociones, impulsos, creencias, características de la personalidad, desarrollo cultural, muchos de ellos inconscientes.

No se puede ignorar la emergencia de ámbitos crecientes de gratuidad y reducción de la jornada laboral gracias a los avances científicos en curso, lo que abre nuevos espacios a la libertad humana, a la colaboración y a la solidaridad.

La lectura del libro de Fukuyama nos muestra que no estamos en una etapa terminal de la histyoria –como pareció dar a entender en su obra más conocida – sino en pleno tránsito de época en que las construcciones ideológicas de la primera etapa de la modernidad están siendo desafiadas por la cambiante realidad y la edmergencia de nuevos problemas. Hace bien Fukuyama en volver a las fuentes del liberalismo y rescatar sus valores primarios para servir como puntos de reflexión de una necesaria renovación democrática.

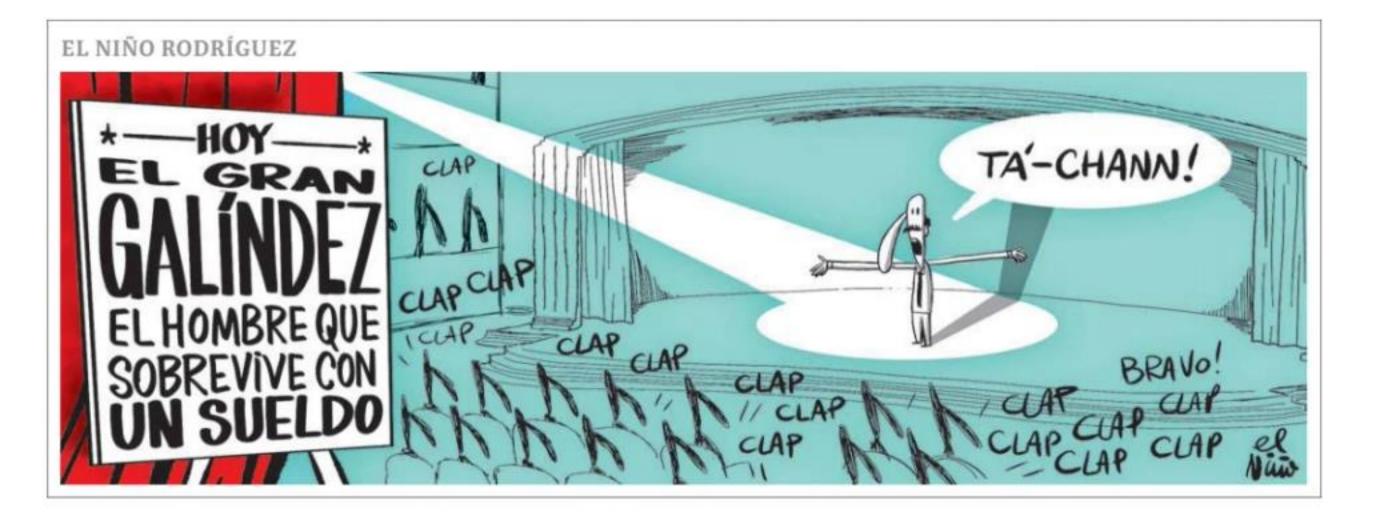

### **MIRADAS**

Raquel Garzón

rgarzon@clarin.com

### Madrid saca sus libros a pasear

En Madrid, no te graduás de librero sin pasar por la Feria del Libro, una prueba de fuego que acampa en el Parque del Retiro, a cielo abierto, como la quinta estación del año. In situ, con caseta propia, calor de infierno loteado, abanico en mano y litros de agua como parte del kit de supervivencia, el ecosistema del libro se ve desde otra perspectiva. Ya no es el uno a uno, la charla casi íntima con una pequeña comunidad lectora del barrio conocido, sino zambullirse en la potencia de uno de los acontecimientos culturales emblemáticos de la ciudad.

Eva Orué, la directora de la feria, llega cada día en monopatín y marca el tono dinámico de lo que seguirá hasta el 16 de junio. El río humano de visitas es incesante, pero cambia según la hora y los vaivenes del clima. La tardecita es de paseantes variopintos e incontables, desde oficinistas que salen de trabajar hasta jubilados que aprovechan la tregua del sol en retirada.

Por la mañana, en cambio, el revuelo de interesados es más discreto, aunque las visitas escolares incluyen listados de preguntas que bien podrían pasar por exámenes de habilitación. "¿Cuántas casetas hay?", indaga un chiquilín, libreta en mano. 358. "¿Editoriales?" 212. "¿Y librerías?" 117, de las cuales 59 son especializadas. "¿Y cuánto vale ese libro sobre 365 curiosidades del fútbol?".

(La librera sospecha que esta última inquietud no fue incluida por la maestra en el cuestionario y lo confirma cuando el chico, oído el precio, saca del bolsillo sus ahorros. Falta un euro, que le presta un amigo. Emoción fuera de programa). Las librerías primerizas de esta 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid son ocho y en ese universo, en el que todo se vive con la intensidad de los estrenos (¿habré hecho la selección adecuada de títulos para este público taaaan diverso?) sorprende que tres librerías —o sea el 37,5% de ese microcosmos - sean proyectos de migrantes (una pareja venezolana y dos argentinas), que participan de la feria castellana llegados desde otro hemisferio con mirada, biblioteca y gustos transatlánticos.

¿Por qué se eligen los libros para darles la vida? ¿O mejor, para hacerlos el corazón de la propia? "Tal vez no podamos entendernos, pero nos podemos contar", solía decir Ricardo Piglia, y quizás haya que buscar allí las raíces de lo que nos lleva, estando lejos de lo amado, a elegir este oficio. Entre libros, la patria no es la infancia, como decía el poeta, sino la literatura misma, que siempre te hace sentir en casa.

Opinión 23

## El desarme del corporativismo

DEBATE

#### Juan Vicente Sola

Profesor Emérito, Universidad de Buenos Aires.

a elección presidencial indicó el rechazo a la sociedad corporativa. Desde 1943, Argentina construyó sistemáticamente una comunidad rígidamente organizada, cerrada al mundo y con una reglamentación estricta de la economía con la consecuencia del estancamiento económico y la disolución social. En la campaña, el presidente Milei propuso un cambio dramático, extremo, hacia una economía liberal. Prometió terminar con el flagelo de la inflación, eliminar el déficit fiscal y desregular.

Las promesas electorales tuvieron, ante la sorpresa general un cumplimiento inmediato, con un decreto de necesidad y urgencia, y proyectos de ley que incluían gran parte de sus propuestas. Se enfrentan a obstáculos tenaces.

El primero, debido a las características de su elección: a pesar de su amplia mayoría y de la fidelidad de sus votantes, no cuenta con una representación similar en el Congreso, un inconveniente que también afectó a otros presidentes en el pasado, pero ahora en un grado aún mayor.

Aunque cuenta con los amplios poderes constitucionales del presidente, particularmente luego de la reforma de 1994. Hay sorpresa porque hemos olvidado por la inacción pasada las vicisitudes de la labor legislativa, hasta recientemente la legislación era por decretos de necesidad y urgencia.

La nueva actividad del Congreso nos recuerda la complejidad de la aprobación de las leyes y su duración en el tiempo. Lo habitual nos parece extraño, los proyectos presentados requirieren un debate, aunque sin duda complicado por maniobras políticas. El otro obstáculo son los sostenedores del statu quo: sectores sindicales, industriales, de la burocracia pública y beneficiarios de planes sociales, quienes obtienen las rentas ocultas de la economía corporativa. Son grupos de interés cuyo enorme poder es en gran medida invisible ante la sociedad y que la propuesta gubernamental expone a la visión pública, con la consiguiente reacción.

Dos estrategias aparecen como necesarias en la transición de una economía corporativa a una economía dinámica. Por un lado, la eliminación del déficit fiscal como limite a la inflación endémica desde la década del 40. La táctica elegida fue la recomendada por Hayek: hacerlo de forma inmediata, y su sorprendente éxito redujo la preocupación de la sociedad por la inflación.

Al mismo tiempo está la necesidad de desarmar la economía corporativa. En esto es apreciable la tarea de Federico Sturzenegger de realizar el inmenso catálogo de las normas que frenan el crecimiento económico, siguiendo la recomendación del Premio Nobel Edmund Phelps.

Desarmar el corporativismo de décadas es muy complejo debido a los intereses afectados y porque aparece siempre como protector de los humildes, aunque la decadencia argentina sea evidente y demuestre sus catastróficas consecuencias.

La sociedad argentina ha insistido durante décadas en imponer una economía corporativa: grandes empresas, sindicatos centralizados, un gobierno árbitro de las decisiones empresariales, reemplazo de contratos por regulación, sustitución plena de importaciones, subsidios a empresas, nacionalización de empresas deficitarias, entre muchas otras decisiones.

Llamamos disimuladamente a esto 'economía heterodoxa', y el resultado es catastrófico. Es conveniente abandonar este camino y buscar alternativas basadas en modelos exitosos.

Las características de la elección presidencial tuvieron también consecuencias en la organización del gabinete, y en eso ha sido similar a otros gobiernos, donde también se utiliza la prueba y error en su integración, hasta lograr un equilibrio. Baste recordar el período previo al plan Austral o la convertibilidad.

En este breve periodo de gobierno, la política exterior ejecutó un cambio de paradigma: una alianza con las potencias occidentales como pauta general, pero con una señalada importancia hacia la búsqueda de inversiones y la innovación frente a las relaciones puramente intergubernamentales. El contacto con los empresarios innovadores superó los encuentros con jefes de estado, en reconocimiento al nuevo orden internacional.

En observadores tradicionales sorprende



del presidente Milei su estilo político, en particular las expresiones descalificatorias hacia sus adversarios en los discursos. Esta mayor violencia verbal tiene un correlato internacional, donde los enfrentamientos, aun en democracias parlamentarias tradicionales, han abandonado la elegancia de otrora.

Argentina ha sufrido un cambio profundo en el lenguaje político, coincidente con la profundización de su crisis económica, pasando del sentido épico existente en la restauración de la democracia, luego a expresiones que recordaban a la 'viveza criolla' en algunos dirigentes, a un discurso de fuerte contenido ideológico, dirigido a una población exasperada. Aparece una cultura política diferente, que abandona la hipocresía del lenguaje corporativo.

La elección del presidente Milei demuestra un cambio muy profundo en nuestra sociedad, el derrumbe del orden estatal y el surgimiento de un nuevo orden espontáneo. La descon-

fianza de las nuevas generaciones en las instituciones sociales, sindicatos, empresas subsidiadas, y medios de comunicación, la elección demuestra su rechazo. Las elecciones presidenciales imponen en muchos casos cambios fundacionales y abren espa-

cios imprevistos.

La transformación propuesta es inmensa: pasar de una economía corporativa a una economía dinámica y competitiva y sin
duda, existirán enfrentamientos de
intereses. El cambio está iniciado,
aunque el plazo transcurrido sea muy
breve para juzgarlo en profundidad.

### DEBATE

### La escuela puede y debe transformarse

a escuela sigue siendo la mejor forma que encontró la humanidad a través de casi dos siglos para compartir los conocimientos, las habilidades y los valores que les hiciera posible vivir y evolucionar en sociedad.

Sabemos que nuestra escuela está en crisis, desestabilizada por los cambios científicos y tecnológicos que chocan con un modelo de financiamiento, de gestión política, de organización y de enseñanza que le impiden adaptarse y responder a las necesidades de formación que tienen los jóvenes y a los saberes que debieran dominar los docentes y funcionarios que los gestionan.

La pobreza de más de la mitad de su matrícula no es un dato menor, pero la escuela ante esta situación solo debe agudizar sus estrategias de enseñanza y vencer las limitaciones que la falta de recursos culturales y económicos produce en aquellas familias.

Algunos proponen ablandar las exigencias al máximo al finalizar los procesos de enseñanza," todos pasan". Otros piden abandonar las disciplinas fundamentales, por considerarlas una modalidad enciclopedista, cometiendo el error de confundir acumulación de información con enseñar a conceptualizar y vincular los conocimientos a la comprensión

del mundo real. Ambas propuestas empobrecen la escuela y las posibilidades reales de generar aprendizajes imprescindibles en sus alumnos.

¿Cómo superar la situación actual y comenzar un proceso virtuoso de mejora continua?

En primer lugar, definiendo con los especialistas adecuados, los conceptos fundamentales de las disciplinas escolares que los jóvenes deben aprender, obviamente a la luz del desarrollo del conocimiento y de las tecnologías que en cada campo la ciencia ha logrado. Estos conceptos sirven para ordenar y organizar la escolaridad alrededor de los mismos, de manera espiralada, con diferentes niveles de complejidad según avanza el tiempo escolar de cada estudiante.

Cambiando el modelo de enseñanza para que cada concepto aparezca como un proceso de indagación, de investigación en el marco de un problema concreto a resolver en el cual los alumnos son parte activa e interesada, aprendiendo a exponer, a argumentar, a valorar y compartir el pensamiento del grupo y finalmente a aprender.

rarlas una modalidad enciclopedista, cometiendo el error de confundir acumulación de información con enseñar a conceptualizar y vincular los conocimientos a la comprensión

Demostrando cómo para cada problema concreto (deforestación, por ejemplo) se necesitan conceptos de diferentes disciplinas para cada problema concreto (deforestación, por ejemplo) se necesitan conceptos de diferentes disciplinas para cada problema concreto (deforestación, por ejemplo) se necesitan conceptos de diferentes disciplinas para cada problema concreto (deforestación, por ejemplo) se necesitan conceptos de diferentes disciplinas para cada problema concreto (deforestación, por ejemplo) se necesitan conceptos de diferentes disciplinas para cada problema concreto (deforestación, por ejemplo) se necesitan conceptos de diferentes disciplinas para cada problema concreto (deforestación, por ejemplo) se necesitan conceptos de diferentes disciplinas para cada problema concreto (deforestación, por ejemplo) se necesitan conceptos de diferentes disciplinas para cada problema concreto (deforestación, por ejemplo) se necesitan conceptos de diferentes disciplinas para cada problema concreto (deforestación, por ejemplo) se necesitan conceptos de diferentes disciplinas para cada problema cada co

sino que pone en juego sus conocimientos para abordar la realidad en la complejidad en la que se presenta.

En ese modelo de enseñanza los estudiantes avanzan al ritmo de sus logros de aprendizaje de aquellos conceptos fundamentales alrededor de los cuales se organiza la enseñanza en la escuela. No repiten años, sino que, cuando tienen dificultades muy concretas, reciben más atención profesional y horas de estudio. Algunos terminan antes y otros después, pero todos deberán egresar con un piso de conocimientos que les permita seguir creciendo.

¿Por dónde comenzar un cambio de esa naturaleza?, capacitando a los docentes que hoy están en las aulas, de manera presencial y virtual, proveyéndoles materiales ya diseñados para el desarrollo, al mismo tiempo, de su trabajo con los alumnos. Secuencias didácticas o guiones de clase, como se prefiera llamar.

Hoy la mayoría de la docencia necesita actualizar sus conocimientos científicos y tecnológicos y no podemos esperar que lleguen futuros egresados docentes. También las instituciones que los forman deberán cambiar, a la luz de estas transformaciones. La escuela sigue siendo la institución más eficaz para convertirnos en una sociedad inteligente y pacífica. Debemos transformarla

### Susana Decibe

### El Mundo

Parlamentarias en la Unión Europea

# Por la derrota en las elecciones europeas ante Marine Le Pen, Macron llama a nuevas elecciones

Serán el 30 de junio y el 7 de julio el balotaje. El lepenista Reagrupamiento Nacional obtendría un 32,4% de votos para la Eurocámara y el partido del presidente francés, alrededor del 15%.

#### PARIS. CORRESPONSAL

#### María Laura Avignolo

Después de un brutal crecimiento de la ultraderecha en las elecciones europeas y un 32 por ciento para el candidato de Reagrupación Nacional, Jordan Bardella, el presidente Emanuel Macron anunció solemnemente la disolución de la Asamblea Nacional francesa ayer domingo por la noche. Macron consultó al presidente del Senado, Gérard Larcher, tras los resultados de las elecciones europeas. Un escenario inédito va a nacer en Francia ¿El macronismo y la ultraderecha cogobernando?

En una campaña express, la primera vuelta será 30 de junio y el ballotage el 7 de julio, en plenos preparativos de los Juegos Olímpicos. Un juego de póker para confrontar con el ex Frente Nacional y Marine Le Pen, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el cuestionamiento a la Unión Europea de los nacionalistas y de la globalización.

"No puedo actuar como si nada hubiera pasado", declaró el presidente Macron tras estos resultados, en un discurso a la nación, Macron reconoció al final de las elecciones europeas que "éste no es un buen resultado para los partidos que defienden Europa".

"He decidido devolverles la elección de su futuro parlamentario mediante la votación, por lo que esta tarde disolveré la Asamblea Nacional". "Esta decisión es grave, pesada, pero sobre todo es un acto de confianza", dijo el presidente, en un discurso al país.

En los primeros resultados la Reagrupación Nacional, hijo del Frente Nacional y conducido por Marine Le Pen, domina ampliamente estas elecciones, con el 32% de los votos. Muy por delante de la candidata apoyada por Emmanuel Macron, Valérie Hayer, con alrededor de 15%.

En esta campaña express, Francia se dirige probablemente a la cohabitación entre el presidente Macron y Reagrupación Nacional, con un primer ministro de ultraderecha. Una alianza inédita en la República. Nadie sabe cómo funcionará o si habrá una alianza de

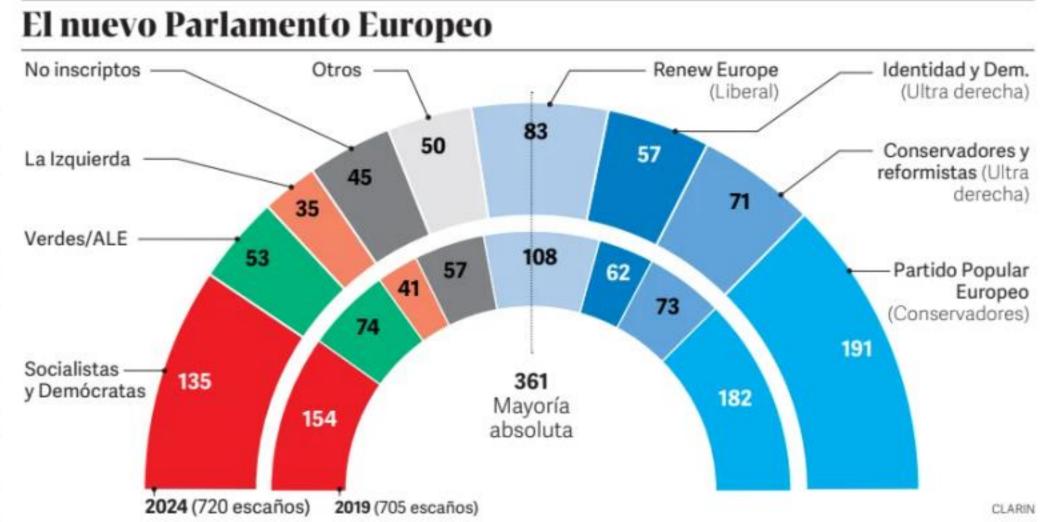

todos los republicanos contra Le Pen y Barcella, como sucedió en el 2002, cuando Jean Marie Le Pen llegó al ballotage frente a Jacques Chirac.

Miles de franceses salieron a la calle, unidos por el rechazo a Le Pen, en un voto republicano. Pero los tiempos han cambiado. El nacionalismo se expande en la Unión Europea, en un clima de extrema tensión.

El candidato de RN, Jordan Bardella calificó estos resultados como una "dolorosa derrota" para el Presidente de la República, a quien llamó a disolver la Asamblea Nacional.

Marine Le Pen, la mentora del joven Bardella, fue quien hizo el dis-



cionará o si habrá una alianza de Mensaje. El presidente francés Macron, ayer, al anunciar la disolución del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones tras las europeas. AFP

El Mundo 25 CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

curso del triunfo. "Estamos dispuestos a ejercer el poder", dijo la hija de Jean Marie Le Pen. Ella aparece como la próxima candidata presidencial en el 2027, que esta vez, desdiabolizada, puede llegar al palacio del Eliseo si este clima de bronca continúa.

Marine Le Pen "no puede más que celebrar la decisión" de disolver la Asamblea Nacional, "Es una auténtica emoción ver crecer esta hermosa fuerza popular en todo el país", saludó Le Pen,tras los resultados de las elecciones europeas, enviando "calurosas felicitaciones a Jordan Bardella por esta gran campaña".

"Estamos listos", aseguró Marine Le Pen en esta noche histórica. "El presidente, respondiendo al llamamiento de Jordan Bardella, anunció la disolución de la Asamblea Nacional. No puedo sino saludar esta decisión. Estamos dispuestos a ejercer el poder si los franceses confían en nosotros", añadió Le Pen.

Frenéticas negociaciones se han iniciado en Francia en un noche inédita, especialmente entre la izquierda. "Nos vemos en las urnas". Manuel Bompard, coordinador nacional de Francia Insumisa, reaccionó al anuncio de la disolución de la Asamblea Nacional por parte de Emmanuel Macron y, por tanto, a la celebración de nuevas elecciones legislativas los días 30 de junio y 7 de julio. "Emmanuel Macron disuelve la Asamblea Nacional. Estamos listos. Construiremos la alternativa a su mundo y a la extrema derecha", escribió en X.

El jefe del Módem, François Bayrou, saludó anoche "la asunción de riesgos" por parte del presidente para "sacar al país del estancamiento", tras el anuncio de la disolución de la Asamblea Nacional. El presidente de los republicanos, conservadores Éric Ciotti, cree que el anuncio de la disolución de la Asamblea Nacional por parte de Emmanuel Macron es "la única solución" tras las europeas.

"La victoria del RN marca el deseo de los franceses de decir no a Emmanuel Macron", indicó. Éric Ciotti, presidente de los republicanos, cree que "la macronie ya se acabó" tras la derrota de la lista mayoritaria presidencial en las elecciones europeas.

El gran desafío es saber si el resultado de estas elecciones europeas pueden reproducirse en las legislativas o fue un voto de protesta para despertar un gobierno macronista completamente impopular. La campaña será dura y fascinante. Jamás el desafío fue mayor para los partidos tradicionales en Francia. La ultraderecha está al pie de Matignon, el palacio del primer ministro. Lo sabrán el 7 de julio si Jordan Bardella, un hijo de la inmigración argelina e italiana, es el próximo primer ministro de Francia.

# El Partido Popular derrotó al socialismo de Pedro Sánchez en los comicios de España

La formación de Núñez Feijóo logró 9 bancas más de las 13 que tenía y sumará 22 eurodiputados. El PSOE pierde una banca y se queda con 20.

MADRID, CORRESPONSAL

#### Marina Artusa

En las elecciones al Parlamento de la Unión Europea de ayer, los socialistas del presidente Pedro Sánchez perdieron el primer puesto entre las bancas de la Eurocámara ocupadas por españoles. El ganador de las elecciones en España fue el Partido Popular (PP) que, aunque por poco margen, superó al Partido Socialista, la fuerza que más presencia tuvo en el Parlamento europeo en los últimos cinco años.

La formación que lidera el condervador Alberto Núñez Feijóo consiguió 9 bancas más de las 13 con las que contaba y alcanza así los 22 eurodiputados. En segundo lugar, el Partido Socialista pierde un escaño y se queda con 20 bancas.

España no está ajena al ascenso de la extrema derecha en la Unión Europea, que podría crecer hasta ocupar una cuarta parte del Parlamento europeo.

Vox, que actualmente es la quinta fuerza política en la Eurocámara, sube hasta el tercer puesto, con seis bancas entre los partidos españoles del Parlamento europeo con sede en Estrasburgo.

Sumar, la coalición de izquierdas que lidera la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y que se estrena en estas elecciones europeas, logró entrar en la Eurocámara con 3 diputados y Podemos, que hasta hoy estaba en cuarto lugar con 6 bancas, se queda con apenas 2.

Ciudadanos, la fuerza de centro-derecha que está desapareciendo en toda España, cuenta actualmente con ocho eurodiputados que no renovarán sus puestos.

Junts per Catalunya, el partido del ex presidente catalán Carles Puigdemont-que está esperando que la ley da amnistía entre en vigor para poder volver a España sin ser encarcelado por haber declarado la independencia de Cataluña en 2017-, pierde dos bancas y conserva sólo una.

fiesta, el partido del activista de extrema derecha Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, entra a la Eurocámara con tres eurodiputados. Pérez copió la iniciativa del presidente argentino Javier Milei y prometió que, si lograba su banca como eurodiputado, sortearía los casi dos millones y medio de euros de su sueldo durante los próximos cinco años hasta las próximas elecciones del Parlamento europeo.

#### Plebiscito a Pedro Sánchez

Para los españoles, estos comicios al Parlamento europeo tienen un valor que va más allá de los eurodiputados que España aporta a la Eurocámara: son interpretadas en clave nacional y permiten medir la térmica social de apoyo o rechazo a la gestión del gobierno de coalición de izquierdas que lidera el socialdemócrata Pedro Sánchez.

Aunque con lo justo, el PP consiguió imponer su relato y teñir a estas elecciones del valor plesbicitario que Núñez Feijóo le quiso dar desde el inicio de la campaña. "Tenemos la posibilidad de responder a la situación política que está viviendo España y desde aquí también a lo que queremos que sea el futuro de Europa", dijo el presidente del PP cuando salió de votar.

Y a pesar de que no logró el cimbronazo que sí consiguió Marine Le Pen en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron anunció que adelanta elecciones para fin de mes, la lectura electoral que hace el PP es la de una condena al gobierno de Pedro Sánchez.

Unos 38 millones de ciudadanos podían votar -no es obligatorio- este domingo en España, el cuarto país de la Unión Europea en población y, por lo tanto, en cantidad de eurodiputados para ubicar en el Parlamento, detrás de Alemania, Francia e Italia.

Son las novenas elecciones europeas en las que participa España desde que ingresó a la Unión, en 1986. Y lo que los españoles decidieron este domingo sentará a 61 eurodiputados en Estrasburgo, sede del Parlamento europeo que integran 720 bancas repartidas entre los 27 países que integranel bloque de la Unión Europea.

En su edición 2024, el Parlamento europeo sumará 15 diputados por el aumento de población. En el

### Los españoles ya tuvieron tres elecciones este año.

caso de España, ese crecimiento poblacional se traduce en dos bancas más.

Este domingo los españoles llegaron fatigados a las urnas. En lo que va del año ya hubo elecciones en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña. Sin embargo, es la primera vez que los dos partidos mayoritarios en España, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), se van a medir a nivel nacional desde las elecciones nacionales de julio del año pasado.

Por entonces, el PP fue el más votado, pero no consiguió los apoyos necesarias para alcanzar la mayoría imprescindible para formar gobierno, posibilidad que sí tuvo el PSOE: su secretario general, Pedro Sánchez, consiguió su reelección con el apoyo de los partidos independentistas catalanes y vascos.

A pesar de que las elecciones europeas no suelen despertar adhesiones masivas por parte la población, los candidatos se esforzaron en subrayar la importancia de estos comicios en los que la izquierda y la derecha, la ganadora en estas elecciones, se juegan el poder territorial para los próximos cinco años.



Y una curiosidad: Se acabó la Saludo. El lider de la CGT, Héctor Daer, con Sanchez en Madrid. EFE

El Mundo 26 CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

### Parlamentarias en la Unión Europea

# Los europeístas retienen la mayoría en la Eurocámara

Populares, socialdemócratas y liberales logran el 63% en el Parlamento, pese al ascenso de la derecha en Francia, Alemania, los Países Bajos y Austria.

BRUSELAS, ESPECIAL

#### Idafe Martin

El dique resistió la ola de la extrema derecha. Las formaciones ultras, desde los nacionalismos de derechas hasta los neonazis pasando por todo lo que hay en medio, crecieron ayer domingo en las elecciones europeas más importantes de la historia del bloque. A pesar de su avance, este no fue suficiente para acabar con la mayoría europeísta que hizo funcionar las instituciones de la Unión Europea durante décadas y que seguirá haciéndolo.

Al cierre de esta edición, las cuatro formaciones que tienden hacia el centro y que defienden con uñas y dientes el proyecto de construcción europea, pasaban de tener el 69% de la Eurocámara saliente a algo más del 63%.

Son los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas de Socialistas y Demócratas (SD), los liberales de Renew (RE) y los ecologistas. Tendrán que apretarse y deberán sufrir pocas fugas de voto en las decisiones esenciales, pero el temor a una ola ultra que rompiera los diques era infundado. Contarán con algo más de 460 eurodiputados en un Parlamento Europeo que tiene 720 sitios y en el que la mayoría absoluta está en 361. Hasta ahora tenían poco más de 480.

Buena parte de los cambios en el reparto de las bancadas de eurodiputados se explican mirando a dos países. Los ecologistas alemanes y franceses se hunden, restando casi 30 eurodiputados a su grupo. Los ultras franceses y alemanes suman más de 25 eurodiputados adicionales. El resto de la explicación se da mirando a cuentagotas en el resto de países.

La extrema derecha sube. El impulso que recibe en Francia, en Alemania, en Países Bajos o en Austria lleva a sus dos grupos (ECR e ID, más radical) a los 128 escaños, prácticamente los mismos que ahora.

Pero hay casi 100 eurodiputados cuyo grupo todavía se desconoce y aproximadamente la mitad alimentarán las filas de los dos grupos ultras (si es que no nace un tercero con los más radicales, como se viene señalando desde hace semanas) hasta acercarlos a unos 170 escaños.

Su problema será el mismo que han sufrido desde que empezaron



Victoria. La francesa Marine Le Pen, anoche, habla a la prensa tras su victoria en el comicio europeo. AFP

formar grupo: el nacionalismo de muchos de ellos es tan fuerte que les cuesta organizarse y pactar votos y políticas. Pesan en asuntos muy polarizadores como migraciones o lucha contra el cambio climático, porque no tienen que organizarse, les basta con votar a la contra al saber que suman con los conservadores tradicionales, pero no en temas esenciales como política económica. Sus opiniones sobre cualquier tema de política exterior suelen ir a la contra, pero no tienen ni tendrán peso en el diseño de políticas y prioridades.

El auge de la extrema derecha se debe principalmente a Alemania y Francia. En Bélgica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Polonia, Rumanía, Suecia y Grecia pierden peso. De ahí que se pueda contener su ascenso. Y entre ellos algunos empiezan a girar hacia el centro y se acercan a los populares, como la NVA flamenca o los Fratelli de Italia de Giorgia Meloni.

Las elecciones europeas son en realidad 27 elecciones nacionales y en cada una pesan poco los temas paneuropeos y pesan mucho los temas nacionales. También sirven para ver tendencias. En Francia el destrozo a la lista del presidente a tener suficientes miembros para Emmanuel Macron es tan grande que este convocó legislativas anticipadas para el 30 de junio.

En Alemania la extrema derecha crece, pero con el 16% seguirá detrás del cordón sanitario. El resultado muestra que los tres partidos de la coalición gobernante (socialdemócratas, liberales y ecologistas) salen dañados de las urnas mientras crecen los conservadores tradicionales, los herederos de Helmut Kohl o Angela Merkel.

### Los temas más urticantes son Ucrania, clima y migraciones.

En Italia Giorgia Meloni se estanca rondando el 30%, que parece su techo. Es una subida importante con respecto a las últimas europeas, pero no con respecto a las legislativas. Los socialdemócratas ya no están tan lejos, a poco más de cinco puntos. Y en España los socialistas, tras cinco años de desgaste y una muy polémica ley de amnistía para los independentistas catalanes, salvan los muebles al conseguir 20 escaños frente a los 22 de los opositores conservadores del Partido Popular.

En los Países Bajos el PVV de 720 sitios.

Geert Wilders pasa de uno a siete escaños europeos, pero si se mira con respecto a las legislativas del pasado noviembre, baja del 23% al 17% y la victoria es para una coalición de socialdemócratas y ecologistas. En Bélgica los neonazis del Vlaams Belang apuntaban a ser la primera fuerza política del país, pero seguirán siendo la tercera. Los socialistas portugueses vuelven a ganar tras la derrota en las legislativas de inicios de primavera y en los países escandinavos se frena el auge ultraderechista de los últimos años con victorias de izquierdas en Dinamarca y Suecia, mientras los ultras se hunden en Finlandia.

Polonia también redujo el peso de los ultras del PiS, derrotados por el nuevo primer ministro, el conservador y europeísta Donald Tusk (que fue presidente del Consejo Europeo de 2014 a 2019). Los conservadores europeos pueden darse por satisfechos al rondar los 190 escaños y los socialdemócratas salvan los muebles repitiendo por encima de los 130, cuando en algunos sondeos de hace mes y medio no llegaban ni a 120. Mejoraron sobre todo en Italia, Francia y España. Habrás más ultras en Bruselas, entre 30 y 40 más en un Parlamento de

### La premier italiana confirma su liderazgo

ROMA. EFEY CLARIN

La primera ministra Giorgia Meloni se impuso ayer con claridad en las elecciones europeas en Italia, al obtener un 28,6 % de los votos, según los primeros resultados, y ahora quiere tener un papel clave en la próxima legislatura comunitaria, donde la extrema derecha cobrará más fuerza.

"Gracias, Hermanos de Italia (FdI) se confirma como el primer partido italiano, superando el resultado de las pasadas elecciones políticas", cuando obtuvo un 26%, escribió Meloni en sus redes sociales junto a una fotografía con el signo de la victoria. Con en torno al 10 % de los votos escrutados, su partido es el triunfador de los comicios por delante del progresista Partido Democrático (PD), con 25,70%, que se mantiene e incluso mejora los últimos pronósticos, en sus primeras elecciones bajo el liderazgo de Elly Schlein.

Meloni, la "estrella" de la campaña con la que tanto la derecha y la ultraderecha querían pactar, deberá desvelar ahora con estos resultados, en sintonía con los sondeos, si ofrece sus votos a los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) y a la presidenta de la Comisión Europea (CE) saliente, Ursula von der Leyen, o si decide apostar por un pacto con otros partidos de extrema derecha.

Así se lo había pedido hace unos días uno de sus mentores políticos, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que instó a un pacto entre Meloni y la ultraderechista francesa Marine Le Pen como una "oportunidad histórica para cambiar la mayoría".

La italiana lidera el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, en sus siglas en inglés), y Le Pen concurre por Identidad y Democracia (ID), pero desde su llegada al poder, en octubre de 2022, Meloni ha mostrado una gran sintonía con Von der Leyen, que le tendió abiertamente la mano en el último debate electoral.

En el plano interno, el resto de formaciones italianas ven cómo los resultados de Meloni, que se presentó como candidata 'ficticia' -pues no irá a Bruselas- para mostrar su fuerza en las urnas tras 18 meses de Gobierno, les colocan a la sombra de la primera ministra.

El Mundo 27 CLARIN – LUNES 10 DE JUNIO DE 2024



Italia. La primera ministra Giorgia Meloni, ayer, al emitir su voto para las elecciones de la Eurocámara. AP

# Giorgia Meloni y Marine Le Pen compiten por la hegemonía en Europa

La premier italiana encabeza ECR, más favorables a la UE. La francesa es líder de ID, más radical en sus reclamos.

**BRUSELAS. ESPECIAL** 

Hay dos facciones de la extrema derecha que compiten por la hegemonía en Europa. Por un lado, el grupo Reformistas y Conservadores (ECR, en sus siglas en inglés), cuya líder visible es la primer ministra italiana Giorgia Meloni; y, del otro, Identidad y Democracia (ID), encabezados por la francesa Marine Le Pen.

En un trazo grueso, los partidos que forman ID son mucho más ultras y entre ellos tienen algunos miembros filofascistas, como Alternative für Deutschland, cuyo liderazgo defendió la semana pasada a los SS nazis. Al contrario, algunos de los integrantes de ECR, que como el partido Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni parten del postfascismo, han ido matizando su discurso para adecuarse a la institucionalidad democrática.

De hecho, las formaciones de ECR son las que han logrado gobernar, como el polaco Ley y Justicia (PiS), que estuvo quince años en el poder hasta que el liberal Donald Tusk, con una plataforma que englobaba a varias fuerzas de la oposición, logró arrebatárselo.

Con los matices del caso, esmerilar y quitar atribuciones a la Unión Europea desde dentro de

mos-salir directamente del bloque europeo son algunas de las apuestas históricas de una buena parte de los partidos que componen ID. Esa ha sido la posición del Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders en los Países Bajos; del vicepremier italiano Matteo Salvini; o de la misma Le Pen. Sin embargo, muchos de ellos han ido dando un viraje hacia la practicidad en los últimos años en buena medida para atraer a una parte del electorado que, siendo crítico con la UE, no concibe estar fuera del club.

Es por esa brecha donde surge la posibilidad de que haya una reconfiguración de plataformas y objetivos y que esas fuerzas acaben convergiendo en un mismo grupo. La idea cobra más fuerza desde el momento en que Le Pen, luego del exabrupto sobre los SS nazis de Alternative für Deutschland, haya roto con esa agrupación luego de años de ser socios ideológicos.

Hasta ahora, más allá de temas complicados como la inmigración sin papeles y el cambio climático, la gran diferencia entre los dos bloques ECR e ID tiene que ver con la guerra en Ucrania. Los dirigentes de ID tienen sólidos vínculos con el líder ruso Vladímir Putin. Por ejemplo, Marine Le Pen nunca ocultó su admiración por el jefe del sus instituciones y -en casos extre- Kremlin, aun cuando ha sido muy Europea para un nuevo período. ■

ambigua en sus críticas tras la invasión a Ucrania. Incluso su posición se ha visto comprometida en los últimos tiempos luego de que varias investigaciones periodísticas en Francia develaran la recepción de pagos procedentes del Kremlin para miembros de esos partidos, como AfD.

Al revés que ese grupo radicalizado, los partidos liderados por Meloni en el ECR son, en términos generales, más favorables a la OTAN y han mostrado una posición de claro respaldo al gobierno de Ucrania, rechazando la invasión rusa. La propia primera ministra italiana se ha granjeado el apoyo de la Casa Blanca, de Francia y de Alemania cuando, apenas electa en Italia, viajó a Washington y mostró su apoyo contundente al presidente Volodimir Zelenski. Ningún otro líder de peso de esos grupos ha sido igual de claro que la Meloni respecto de la guerra.

Además, la actual presidenta de la Comisión Europea, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, cuenta con el respaldo de la italiana para lograr una reelección para un segundo mandato cuando, tras los comicios, los jefes de grupo se reúnan en Bruselas a fin de mes para armar la jefatura de las distintas instituciones de la Unión

El bloque se enfrenta a una posible derechización de sus políticas a partir del Parlamento votado ayer.

### Claves de un voto que define la orientación futura de la UE

**BRUSELAS.**ESPECIAL

Los partidos de extrema derecha están tratando de ganar más poder en medio de un aumento en el costo de la vida y el descontento de los agricultores, mientras las guerras en Gaza y Ucrania siguen en la mente de los votantes.

Una de las mayores interrogantes es si la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Ursula von der Leyen, seguirá en el cargo como la cara pública de la Unión Europea (UE).

### ¿Qué estuvo en juego en las elecciones de ayer?

Básicamente, es la composición de la Eurocámara que legisla

### La jefatura de la UE se definirá a mediados de julio en Bruselas.

una buena cantidad de leyes que inciden en las políticas nacionales de los 27 países del bloque. Con el alza creciente de las formaciones de la extrema derecha, como ya ha ocurrido en varios Estados, Europa se enfrenta a una fuerte derechización de sus instituciones, empezando por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, donde habrá más comisarios de derechas que en el pasado mandato, y en el Consejo de la UE, donde están representados los Gobiernos de los 27. Las formaciones ultraconservadoras tomarán en torno a un tercio de los asientos en la Eurocámara, independientemente de que lo hagan divididas en dos grupos. Es posible incluso que lleguen a ocupar estratégicas comisiones con una gran caja a su disposición.

### ¿Cuáles temas incidieron?

La invasión rusa a Ucrania está en el primer plano. A nivel nacional, la defensa y la seguridad de la UE fueron mencionadas en primer lugar en nueve países. La economía, el empleo, la pobreza nuevo período. ■

y la exclusión social, la salud pública, el cambio climático y el futuro de Europa ante China también ocupan un lugar destacado.

#### ¿Cómo quedará conformado el Parlamento?

El Partido Popular Europeo (PPE) de centroderecha es el grupo político más grande. Von der Leyen pertenece al PPE y espera permanecer al frente del brazo ejecutivo de la UE. El segundo grupo mayor es el S&D, los Socialistas Europeos, de centro izquierda. El tercero son los liberales de Renew Europa. Luego vienen los Verdes y los grupos de ultraderecha que ocuparán al menos un cuarto del hemiciclo. El PPE, los socialistas y los liberales han gobernado en sociedad.

### ¿Qué pasa desde ahora?

Una vez determinado el peso de cada fuerza política, los eurodiputados elegirán a su presidente en el primer pleno, del 16 al 19 de julio. Luego, muy probablemente en septiembre, después de semanas de negociaciones, nombrarán al presidente de la Comisión Europea, siguiendo una propuesta hecha por los Estados miembros.

En 2019, la conservadora alemana von der Leyen obtuvo una estrecha mayoría (383 votos a favor, 327 en contra, 22 abstenciones) para convertirse en la primera mujer al frente de la institución. Los parlamentarios también escucharán a los comisarios europeos antes de aprobarlos en una única votación.

Von der Leyen tiene buenas posibilidades de ser nombrada para otro mandato, pero necesita asegurarse el apoyo de suficientes líderes. También ha enfadado a muchos legisladores al sugerir que podría trabajar con la extrema derecha dependiendo del resultado de las elecciones. La primer ministra italiana, Giorgia Meloni, la jefa del sector más moderado de la ultraderecha, ECR, podría ser su apoyo vital para un

El Mundo 28 CLARIN – LUNES 10 DE JUNIO DE 2024



Reencuentro. El israelí Almog Meir-Jan, uno de los rehenes que estuvo ocho meses en manos del grupo Hamas, tras ser liberado. REUTERS

Almog Meir-Jan, de 21 años, fue rescatado junto a otros tres israelíes el sábado. Su padre, Yossi, no llegó a verlo. "Murió de pena", contó su hermana.

# Muere de un infarto horas antes de la liberación de su hijo rehén

JERUSALEN. EFE Y CLARIN

El padre de Almog Meir-Jan no llegó a saber que su hijo había sido rescatado con vida de Franja de Gaza en una operación militar israelí en Nuseirat, y que en pocas horas iba a poder reencontrarse con él. Su cuerpo no aguantó más tras tantos meses de angustia y dolor, y un paro cardíaco se llevó su vida.

Los rumores comenzaron a circular el sábado por la noche, pero este domingo lo confirmó la familia. Yossi Meir, padre de Almog, murió de un infarto la madrugada del sábado horas antes de poder abrazar a su hijo, que volvía a casa tras ocho meses en cautiverio a manos de Hamas.

"Mi hermano murió de pena y no pudo volver a ver a su hijo. La noche anterior al regreso de Almog,

el corazón de mi hermano se detuvo", confirmó este domingo a la radio israelí Kan su hermana Dina.

Yossi, de 57 años, vivía solo en la ciudad israelí de Kfar Saba, y será enterrado allí esta tarde. Israel llevó a cabo el sábado una exitosa operación de rescate de cuatro rehenes israelíes con vida en el campo de refugiados de Nuseirat -en el centro de Franja de Gaza-, donde al menos 275 gazatíes murieron y más de 400 resultaron heridos bajo el intenso fuego israelí durante la misión del sábado.

Los rehenes rescatados con vida son Noa Argamani, de 26 años; Almog Meir Jan, de 21; Andrey Kozlov, de 27, y Shlomi Ziv, de 40, que fueron secuestrados por Hamas en el festival de música 'Nova' el último 7 de octubre.

Es el mayor rescate de rehenes desde que comenzó la guerra, y las tropas no hallaban cautivos con vida desde que sacaron en febrero de Rafah a los argentino-israelíes Luis Norberto Har y Fernando Marman. Ayer, el grupo Hamas indicó que en el cruento rescate militar murieron cuatro secuestrados israelíes, de los que no dio sus identidades.

### Almog supo de la muerte de su padre al llegar al hospital.

Dina explicó que un oficial de Ejército la llamó el sábado por la mañana para comunicarle que habían rescatado a su sobrino y que habían llamado a Yossi pero no lo habían podido localizar.

Ella tampoco pudo hablar con Yossi por lo que, feliz con la noticia que tenía para darle, salió de inmediato a su casa para contársela en persona.

Condujo su auto "como una loca", tocó la puerta y gritó su nombre repetidamente: "No obtuve respuesta, pero vi que la puerta estaba abierta. Entré, y lo encontré aparentemente dormido en el sofá".

"Vi el color de su piel, lo toqué. Ya estaba muerto", contó entre lágrimas Dina, quien confesó que toda la familia está destrozada a pesar de la inmensa alegría que supone el regreso de Almog.

Dina relató a Kan que su hermano Yossi pasó ocho meses "pegado al televisor, aferrándose a cada dato" y que cada vez que un posible acuerdo de tregua para liberar rehenes no salía adelante "se le rompía el corazón".

"Perdió 20 kilos, no podía soportarlo. Se encerró en sí mismo, no quería ver a la gente, no podía comunicarse", matizó. Almog conoció la noticia de la muerte de su padre, poco después de ser rescatado, cuando se reencontró con su familia en el hospital Sheba■.

### Renuncia un ministro clave con fuertes críticas a Netanyahu

JERUSALEN, AP, EFE Y AFP

El centrista Benny Gantz, uno de los tres miembros del Gabinete de Guerra israelí, anunció ayer su renuncia al gabinete y acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de un mal manejo de la guerra y de poner su propia "supervivencia política" sobre las necesidades de seguridad del país.

La medida no plantea una amenaza inmediata para Netanyahu, cuya coalición sigue teniendo mayoría en el Parlamento. Sin embarmás dependiente de aliados de ultraderecha, quienes se oponen a la más reciente propuesta de cese del fuego de Estados Unidos y quieren seguir adelante con la guerra.

"Desafortunadamente, Netanyahu nos impide lograr una verdadera victoria, que es la justificación para el doloroso precio que estamos pagando". Agregó que Netanyahu "hace falsas promesas" y que el país necesita tomar una dirección diferente ya que se espera que el combate siga durante años.

Gantz, un popular exjefe militar,

poco después del ataque de Hamas en una demostración de unidad. Su presencia también aumentó la credibilidad de Israel ante sus socios internacionales. Gantz tiene buenas relaciones con funcionarios estadounidenses.

Gantz había anunciado previamente que renunciaría antes del 8 de junio si Netanyahu no presentaba un nuevo plan para la Franja de Gaza después de la guerra. Canceló una conferencia de prensa planeada para la noche del domingo después que cuatro rehenes israego, el mandatario israelí se vuelve se sumó al gobierno de Netanyahu líes fueron rescatados de Gaza, en recta a Gantz.

la operación de Israel más grande de su tipo desde que inició la guerra -que va en su octavo mes. Al menos 274 palestinos murieron en el ataque, informaron autoridades de salud de Gaza.

Gantz hizo un llamado para que Israel organizara elecciones en otoño y alentó al tercer miembro del Gabinete de Guerra, el ministro de Defensa Yoav Gallant, a "hacer lo correcto" y también renunciar al gobierno. Gallant ha dicho que renunciaría si Israel decide volver a ocupar Gaza y motivó al gobierno a trazar planes para una administración palestina. El sábado, Netanyahu exhortó a Gantz a no irse del gobierno de emergencia en tiempos de guerra.

"Este es el momento para la unidad, no la división", afirmó el primer ministro en una petición di-

La decisión de Gantz de irse es en gran parte "una medida simbólica" debido a su frustración con Netanyahu, aseveró Gideon Rahat, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Señaló que aumentará aún más la dependencia de Netanyahu a los miembros extremistas de derecha, liderados por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich.

"Creo que el mundo, en especial EE.UU. no está muy contento con esto porque consideran a Gantz y su partido como la persona más responsable dentro del gobierno", opinó Rahat. Ayer, Ben-Gvir exigió un lugar en el Gabinete de Guerra diciendo que fracasó debido a "peligrosas" decisiones ideológicas.■



### Sociedad

### Violencia en el fútbol



### Los hinchas de All Boys fueron liberados ayer tras ser detenidos el sábado por acciones antisemitas en un partido con Atlanta. Llevaron un ataúd que tenía una bandera de Israel.

El sábado, durante la previa de un clásico futbolero por la Primera Nacional en Floresta, cinco hinchas de una facción de la barra de All Boys fueron detenidos tras realizar gestos y cánticos antisemitas contra simpatizantes de Atlanta, club vinculado estrechamente a la comunidad judía. Se los imputó por querer ingresar a la cancha con un ataúd con colores de Atlanta y la bandera de Israel, una bandera y una remera de Palestina, y una bandera de Irán. Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad afirman que habrá sanciones ejemplificadoras para "cortar de raíz" con estas situaciones en eventos deportivos.

La noticia se hizo viral en la tarde del sábado, cuando los simpatizantes se preparaban para un encuentro entre dos barrios con historia. Floresta y Villa Crespo. En ese momento, en las inmediaciones del estadio Malvinas Argentinas más precisamente, en la intersección de Av. Álvarez Jonte en dirección a Chivilcoy-, la Brigada de Conductas Delictivas detuvo a cuatro hinchas de entre 22 y 49 años.

Los barras fueron puestos a disposición de la Justicia por realizar gestos antisemitas y por tenencia de pirotecnia. Los hinchas de Atlanta no estaban en la cancha por la prohibición que existe a las hinchadas visitantes. Entre los locales se escucharon cánticos amenazantes y de expreso corte antisemita para los de Villa Crespo.

El partido se jugó igual y, una vez finalizado, la Policía detuvo a un quinto hincha de All Boys, identificado por las cámaras de seguridad que portaba una bandera de Irán en la cancha.

Varias asociaciones de la comunidad judía en la Argentina expresaron su repudio luego de la viralización y la noticia sobre estos hechos.

El partido no fue suspendido y concluyó con la victoria de All Boys, 1 a 0. Ninguno de los dos clubes se expresó de forma oficial hasta el cierre de esta edición. Tampoco hizo ningún comentario la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Anoche, los cinco barras ya habían sido liberados. Este domingo, trascendieron sus identidades. Se Waldo Wolff. Hoy evaluarán las contactó con Claudio "Chiqui" Ta- merece". ■

trata de Luca Leonel Calbanese (22 años, portador de bandera de Palestina); Claudio Marcelo Ojeda (49 años, portador del ataúd con los colores de Atlanta); Gastón Ezequiel Panzini (45 años, portador del ataúd con los colores de la bandera de Israel); Gustavo Omar del Canto (26 años, portador de remera de Palestina); Leonardo Ulises Di Lorenzo (47 años, portador de bandera de Irán).

### A un quinto hincha lo detuvieron por llevar una bandera de Irán.

"El sumario está hecho. Nosotros somos auxiliares de la Justicia y se pone a los imputados a disposición de la Fiscalía, que se encarga de la vía penal o contravencional. Además, está la vía administrativa que tiene que ver con el temperamento que tome el Comité de Espectáculo Deportivo, en donde hay sanciones", dijo a Clarín el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad,

pruebas una vez que se haya recibido el informe del Comité de Asuntos Deportivos.

"Hay facultades que tiene el Ministerio de Seguridad para aplicar sobre las personas, por ejemplo, la restricción de acceso a los estadios. También hay una potestad ejecutiva para sancionar al club", añadió Wolff.

El funcionario explicó que el solo hecho de que entraran a la cancha banderas no permitidas por el Comité, ya amerita sanción para el club más allá de las penalizaciónes personales que puedan recibir los hinchas.

"Antes de entrar, la autoridad policial revisa las banderas para que no haya ninguna fuera de Código, desde lo físico hasta lo que tiene que ver con el mensaje: nada provocativo, que insulte al otro, que llame a la violencia, etc. Me consta que se trata de una facción reducida de All Boys y que son los menos, pero la responsabilidad del club también es hacerse cargo de controlarlos", señaló Wolff.

Sobre esto último, dijo que se

pia, presidente de la AFA, para tomar medidas ejemplificadoras en conjunto. Se definirán próximamente.

Wolff destacó la importancia de trabajar para cortar de raíz con este tipo de hechos. "Desde nuestro lugar no vamos a permitir ni este ni ningún otro tipo de exhibición en contextos que no tengan que ver con el fútbol. Y esto escala cualquier condición ideológica, religiosa, tiene que ver con una condición cívica. Está muy bien establecido en la reglamentación del Comité de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires".

Una de las instituciones que repudió el accionar de los barras fue la DAIA que publicó en su cuenta de X su "profundo rechazo a las inaceptables expresiones racistas y antisemitas por parte de la Barra Brava del Club All Boys que tuvieron lugar este sábado en Floresta. Exhibir un cajón fúnebre con la bandera del Estado de Israel constituye una manifestación de odio que el fútbol argentino no

Sociedad CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

## **Una bomba** de estruendo lesionó al DT de Aldosivi

Andrés Yllana estaba en el vestuario visitante de San Telmo cuando una explosión le provocó "hipoacusia" bilateral". Investigan quién la arrojó.

#### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

El testimonio de Jorge Pereyra, jefe de Seguridad de Aldosivi, describe el momento de tensión que se vivió del lado de adentro del vestuario visitante del estadio Dr. Osvaldo Baletto de San Telmo: "Andrés no escucha absolutamente nada. Tiene problemas de estabilidad. No perdió el tímpano de milagro".

En diálogo con Clarín, el custodio dio detalles de la traumática situación que vivió Yllana, entrenador del equipo marplatense, quien estaba cerca de la puerta cuando estalló una bomba de estruendo que provocó lesiones en sus oídos. El diagnóstico oficial indica que sufrió "hipoacusia bilateral por barotrauma". Deberá pasar los próximos tres días con reposo médico.

Como consecuencia de este ataque, cuarenta minutos después del horario previsto para el puntapié inicial, el árbitro Edgardo Zamora decidió suspender el partido correspondiente a la 19ª fecha de la Primera Nacional.

Según pudo averiguar Clarín, no había cámaras en la zona, algo que no podían creer las autoridades de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte). Es más, su titular, Guillermo Cimadevilla, ya pidió que las coloquen en las próximas horas para volver a habilitar el estadio.

El club local cree que se trató de algo "armado" para perjudicar al equipo que protagoniza la Zona B (tiene 36 puntos, 2 menos que Colón, que ayer empató 0 a 0 con Deportivo Madryn). Habrá una sanción de parte de la Aprevide que, de acuerdo a los antecedentes, podría derivar en la disputa de partidos a puertas cerradas.

¿El Tribunal de Disciplina le quitará 3 puntos a San Telmo, medida que tomó con Godoy Cruz tras los rra en el duelo con San Lorenzo? En cualquier caso, el encuentro será reprogramado.

Hernán Danieli, uno de los testigos a los que tuvo acceso este medio, dijo "no hay que descartar que haya sido adrede". Este socio que es un abonado a la cancha y está conectado con la dirigencia, explicó: "Aunque siempre hay un loco suelto, no creo que sea casual. No es habitual que haya bombas de estruendo de ese lado de la cancha. La barra está del lado contrario y ése es el ingreso de la gente de familia a la platea y por donde entra el periodismo".

La explosión del artefacto ocurrió sobre la calle Rivas y la Policía aún no determinó si se trató de uno o más individuos, ya que al cierre de esta edición no habían podido ser identificados los autores materiales. El parte policial firmado por el subcomisario Alfredo Díaz, de la Comisaría 3ª de Dock Sud, indicó que la bomba estalló "en la vereda que da al pasillo donde se encuentra el vestuario visitante".

San Telmo hará su descargo con la imagen que difundió la Aprevide para explicar que la detonación no se produjo adentro de la cancha, ya que se espera un llamado del Tribunal de Disciplina a partir del informe que elaborará Zamora. "Había 7 mil personas, tuvimos que desalojar. No deja de ser un hecho aislado de un idiota. Fue en el vestuario, pero en el lado de afuera. Pobre, la ligó el técnico de Aldosivi porque estaba justo ahí", le dijo Claudio Matles, presidente del club candombero a Clarín.

Yllana fue derivado al Sanatorio Aráoz, donde los médicos constataron su "sordera". Tendrá 72 horas de reposo y se quedará en su casa de La Plata. El resto de la delegación emprendió el regreso a Mar del Plata en el mismo micro que llegó hasta la Isla Maciel. "Lee los labios, pero no escucha", agregó Pereyra so-



Conmoción. Andrés Yllana instantes después de haber sido agredido con una bomba de estruendo.



incidentes que protagonizó su ba- bre la crisis que vivió el técnico de **Reunión.** El árbitro junto a dirigentes del club San Telmo.

Aldosivi, de 49 años.

Aldosivi emitió un comunicado por la noche en el que agradeció a la AFA, entre otros. Hizo hincapié la predisposición de "su presidente el Sr. (Claudio) Tapia, el presidente de la mesa Sr. (Marcelo) Achile, a toda la Comisión Directiva del club San Telmo y a la Aprevide, por la preocupación y disposición para con nuestra delegación". San Telmo también se mostró aplicado a la política de la calle Viamonte.

La suspensión de San Telmo-Aldosivi fue otra mancha en un fin de semana convulsionado en el Ascenso. El sábado, sin ir más lejos, cuatro hinchas de All Boys fueron detenidos por entrar a la cancha con un ataúd pintado con los colores de Atlanta y la bandera de Israel. Además, hicieron gestos y utilizaron canciones antisemitas (ver pág. 30). ■

Sociedad CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

# Copa América 2024: boom de argentinos que viajarán a EE.UU.

Este torneo será más caro que Qatar, pero la demanda se disparó ocho veces más que en 2022. Hay paquetes para el partido con Canadá desde US\$ 1.900.

### Penélope Canónico

pcanonico@clarin.com

La Selección Argentina está en el top de una demanda que acelera el boom de argentinos ansiosos por alentarla en Estados Unidos. Tras su consagración en el Mundial de Qatar 2022, representa uno de los máximos candidatos a quedarse con el título de la Copa América 2024 que se disputará desde el 20 de junio hasta el 14 de julio.

Las vistas de espacios ofrecidos en la plataforma Airbnb de lugares donde se desarrollará el torneo aumentaron un 40% para los días de los partidos comparados con el año anterior. Según pudo saber Clarín, ese incremento de búsquedas es generado por argentinos que desde Argentina viajarán a EE.UU. para alentar a la celeste y blanca.

"Las áreas de Atlanta y Jersey City, donde jugará el equipo que lidera Messi, registraron las mayores visitas. El porcentaje de crecimiento de vistas de anuncios ofrecidos en la plataforma es de +350% en Atlanta y de +70% en Jersey City, mientras que en Miami, donde se disputará la final, ya alcanzaron un 10%", detalla Carlos Olivos, director de Comunicación Corporativa para Airbnb Latam.

Vanina Paolillo (30) diagramó el viaje a pulmón y por su cuenta junto a seis amigos con quienes alentó a la Selección en Qatar. Descuentan la clasificación en primera ronda y volarán el 6 de julio a la semifinal de la llave del grupo de la Selección, que jugará en Nueva Jersey.

"Mantenemos el grupo que se armó en Qatar como el 'Barwargento'y lo transformamos en 'La Banda Argentina'", cuenta. Se hospedará en Nueva York en un hotel con dos habitaciones, cerca del Central Park. Lo consiguió por Booking. Para la final, se quedará en Miami, en un Airbnb en South Beach que cuesta unos 35 dólares la noche por persona. Lo reservó en marzo y asegura que hoy vale el doble.

"Ir a la Copa América, si decidís hacerla de principio a fin, te sale más cara que el Mundial de Qatar. No solo por los hospedajes, sino también por los traslados entre una ciudad y otra. Además, las entradas tienen un costo más elevado, generado por el sistema de venta en Estados Unidos que permite la reventa de entradas", detalla.

Las agencias de viajes consulta-



Reincidente. Vanina Paolillo (30) en el estadio Lusail, donde se jugó la final del Mundial Qatar 2022.

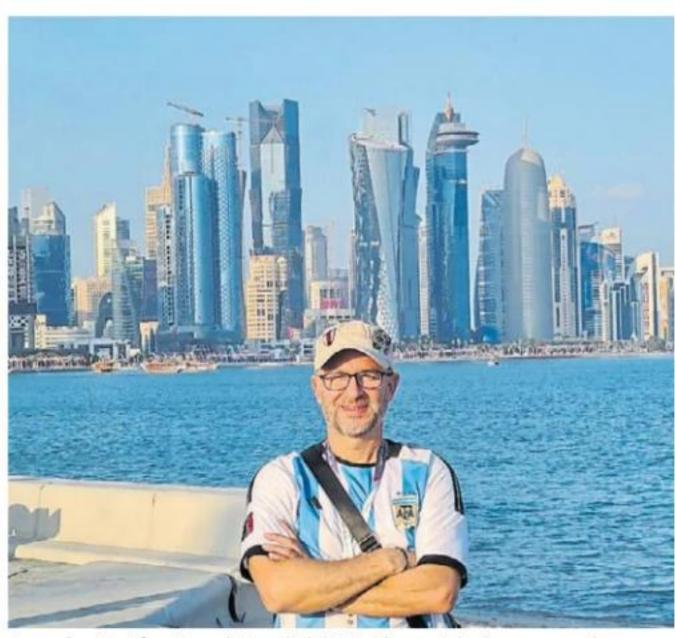

Leandro Cartier. Fue al Mundial 2022. Ahora viajará con su padre.

que están frente a una demanda muy alta. Además, admiten que si la Selección empieza a ganar y encara las finales se va a despertar una pasión que disparará picos de compras repentinos, sin importar la recesión del país. Esto ocurrió en los mundiales de Brasil y de Qatar.

"Por el momento, Argentina es el de mayor cantidad de confirmados para la Copa América, le sigue Chile y luego Uruguay. Las compras se distribuyen en 70% para Argentina, 20% Chile y 10% Uruguay. Las variables pueden cambiar, pero la

al resto es muy grande", destaca Guido Boutet, gerente de Marketing de Travel Services.

"Desde fines de enero empezó lentamente la compra de partidos. El partido entre Argentina y Canadá, el 20 de junio en Atlanta, es el más vendido de los tres de la primera fase. A menos de un mes de la Copa, se puede volar allí desde 2.892.438,80 pesos por persona con impuestos incluidos, ida y vuelta con Latam", añade Boutet.

Por su parte, Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Tudas por este medio coinciden en diferencia de argentinos respecto rísticos de Despegar, señala que en das sus vacaciones. Creemos que mite Boutet.

la primera semana de abril notaron que las búsquedas a los destinos donde se presentará la Selección crecieron 10% versus semanas anteriores. "Algunas propuestas son el vuelo directo hacia Nueva York, ida y vuelta vía American Airlines, del 24/6 al 26/6 por 1.682 dólares o el vuelo con una escala ida y vuelta, vía Avianca Airlines, hacia Miami del 28/6 al 30/6 por 1.205 dólares por persona", ilustra.

Desde Almundo informan que la venta de pasajes aéreos aumentó para los destinos donde se juega la Copa América (Atlanta, Nueva York y Miami) durante junio y julio, principalmente para las fechas de la primera fase.

"Los costos van desde los 1.900 hasta los 8.732 dólares por pasajero. En cuanto a los servicios, hay dos opciones de paquetes que cubren toda la primera fase: cada uno de los tres partidos por separado o la fase completa. Queda poca disponibilidad para el tercer partido de fase de grupos y hay numerosas consultas para cuartos/semis y final", puntualiza Brenda Gache, gerente de Producto de Almundo.

Y agrega: "La demanda de ventas fue ocho veces mayor en comparación a Qatar, pero hay que considerar que Miami y otros destinos de Estados Unidos suelen tener alta demanda en esta época del año".

En este contexto, desde Travel Services estudian: "Los primeros que compran un viaje o un paquete son quienes tienen muy definieste mes se activará una segunda fase en ventas que tendrá otras características a las de la primera ola. Asimismo, puede haber una tercera instancia disparada por compras más emocionales en las semifinales y la final".

El viaje de Leonardo Cartier (51) es para la fase de grupos, desde el 12 de junio hasta el 3 de julio. "Como en el Mundial de Qatar, empiezo esta aventura de manera minuciosa, detallada y con tiempo para reducir los costos al mínimo. En junio de 2023, saqué los pasajes desde Buenos Aires a Miami con millas que acumulé con la tarjeta de crédito", describe a Clarín.

Los costos para la Copa América le resultaron mucho más elevados que para Qatar. "Esto se refleja en las entradas, los pasajes, los alojamientos y el movimiento interno en los Estados Unidos", enfatiza.

"La desventaja de la Copa América, y quizá del Mundial 2026, es que el movimiento dentro del país resulta extenso y exige muchos vuelos internos. En cambio, los transportes dentro de las ciudades eran gratuitos en Qatar", explica en medio de la emoción que siente por viajar solo junto a su papá, de 76 años, por primera vez.

¿Cómo redujeron costos? "Reservando vuelos internos cuando salían ofertas de las fechas de descuentos que tiene Estados Unidos y compramos los tickets con la reserva que tenía como exclusividad Conmebol. En cuanto al alojamiento, mi hermana nos va a recibir para el partido inaugural en Atlanta. En Nueva York y Miami nos hospedaremos en hostels", responde.

Y cierra con una anécdota: "En Qatar bajé 8 kilos en 18 días porque comía una vez por día para ahorrar, con la mente en la Copa América".

Desde Travel Services señalan que volar a la sede de la Copa desde Argentina es un 30% más barato que a Qatar en junio de 2024. Esto es por la menor distancia.

Arturo tiene 41 años y se prepara para alentar a la Selección. "En Qatar gasté 441 dólares en comidas durante 18 días, pagué un alojamiento de 1.100 dólares que luego subalquilé en 700, y compré entradas por 63 dólares. En Estados Unidos intentaré gastar 30 dólares diarios durante 20 días. Mi tope para la Copa es de 1.500 dólares en total, que incluye tres partidos de 300 dólares, tres vuelos internos de 150 dólares, tres adicionales de valijas de 40 dólares y los 30 dólares de los almuerzos", detalla aunque ya sabe que "el valor será mayor".

En Despegar informan que las reservas para viajar a la Copa América fueron mayores en mayo que en noviembre de 2022 para ir a Qatar. "Para EE. UU. tenemos gran disponibilidad de vuelos y alojamientos, mientras que para Qatar la oferta era más reducida", dice Festa.

"El 50% de los viajes vendidos para la Copa América incluye la combinación de fútbol y turismo", adSociedad 33

# La sensación térmica llegó a los 28° y el calor seguirá en la semana

Aunque bajará algunos grados hacia el miércoles, el jueves y viernes volverían las temperaturas cálidas.

El clima siempre es motivo de conversación. En el ascensor, en la fila del supermercado, en el trabajo. Y esta vez la situación meteorológica dio sobrados motivos para convertirse en tema de charla: ayer la sensación térmica superó los 28 grados. Ocurre en pleno junio, cuando faltan menos de dos semanas para la llegada del invierno.

El combo calor y humedad generó un microclima pesado aunque llevadero durante todo el fin de semana en el AMBA. El punto máximo se dio ayer a la tarde, alrededor de las 15, cuando el termómetro llegó a 27,1° de temperatura y la sensación térmica sumó un grado más: 28,1°. Hacia la media tarde se levantó algo de viento y el cielo oscureció, pero la lluvia nunca llegó y la temperatura cálida se mantuvo.

De cara a la última semana completa antes de los feriados por las



Veranito porteño. La gente, ayer, en Palermo. La jornada favoreció los paseos al aire libre. FERNANDO DE LA ORDEN

### Recién para el viernes hay alguna probabilidad de lluvia.

muertes de Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano, muchos se preguntan si este clima seguirá en los próximos días. La respuesta, con algunos asteriscos, es que sí.

Para hoy, el Servicio Meteorológi-

co Nacional (SMN) **prevé una má xima de 20 grados** y una mínima de 14, con un día nublado pero sin expectativas de lluvias. Es decir: un arranque de semana un poco más fresco.

Mañana el termómetro seguirá bajando un poco más y la brecha será de entre 13 y 18 grados. Otra vez, sin precipitaciones a la vista.

A partir del miércoles, la temperatura irá subiendo y la máxima volverá a llegar a los 20 grados; mientras que el jueves el pico previsto será de 25 grados, por lo que se espera otro "veranito" en pleno otoño.

En el pronóstico extendido que se publica en el sitio del SMN, ayer mostraba que recién el viernes hay algunas probabilidades de lluvias aisladas y a partir del sábado las temperaturas comenzarían a descender.

# Estudiantes argentinos, quintos en el "mundial de los satélites"

### **Maxi Kronenberg**

Especial para Clarín

El equipo de diez estudiantes argentinos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) finalizó entre los mejores cinco del mundo en la CanSat Competiton, un evento anual de relevancia internacional que consiste en desarrollar y probar un prototipo de satélite y cuenta con el auspicio de la NASA.

Los alumnos del ITBA finalizaron en el quinto lugar sobre 150 participantes, con un puntaje del 99,1059% sobre un máximo de 100%. Es la primera vez que un equipo argentino llega tan lejos en este certamen.

El primer lugar fue para los estudiantes de una universidad de Wroclaw, Polonia, (99,8859%). Luego vinieron: Estados Unidos (99,5227%);



Hay equipo. Los chicos argentinos, en el CanSat Competition de EE.UU.

otro grupo de estudiantes polacos (99,4271%), otro grupo de estudiantes de Estados Unidos (99,1410%).

El equipo está compuesto por Victoria Klang (líder del equipo), Nicolás Professi, Nicolas Beade, Facundo Di Toro, Micaela Soledad Perillo, Dante D'Agostin, Nicolás Martone, Ezequiel Bolzicco, Franco Iotti y Matías Bergerman. Son alumnos del tercer año del ITBA que cursan distintas carreras; tienen entre 21 y 22 años y fueron los únicos representantes argentinos de la CanSat Competition. Quedaron en el top five entre los 40 finalistas, de los cuales, la mitad son estudiantes de universidades estadounidenses y el resto, participantes de distintos países.

"Fue una locura total. Nos tembló el cuerpo. Teníamos lágrimas de felicidad. Solo había cinco premios, cinco ganadores", comentó Victoria Klang, estudiante de tercer año de Ingeniería Industrial del ITBA y líder general del equipo argentino, en diálogo exclusivo con Clarín desde los Estados Unidos.

Los estudiantes diseñaron el CanSat argentino según los lineamientos de la American Astronautical Society (AAS), entidad que organizó el evento.

Para ello, crearon un prototipo de satélite en miniatura de dimensiones similares a una lata: mide unos 10 centímetros de diámetro, otros 30 cm. de alto, y pesar menos de 900 gramos. Su exterior está recubierto por ABS y fibra de carbono. Su misión es simular los desafíos generales a los que se enfrenta un satélite de verdad, pero gastando menos de 1.000 dólares.

El satélite tenía que volar 725 metros de altura y llevar un huevo adentro: una vez lanzado a esa distancia, debía aterrizar sano y salvo, sin romperse una vez que toque el suelo. Además, el huevo llevaba un paracaídas, que se activaba una vez lanzado y debía garantizar que descendiera de manera tal que no se rompiera.

En Buenos Aires, los alumnos del ITBA debieron superar tres instancias preliminares entre 150 universidades de todo el mundo. Alcanzaron las notas de 98%, 96% y 100%, respectivamente, sobre un puntaje máximo de 100%. ■

### clasificados.clarin.com

34 Sociedad CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

## Iba hacia la facultad y lo mataron de un golpe en la cabeza para robarle

Carlos Sánchez Paredes (22) había empezado este año a estudiar Ingeniería en Sistemas. Le sacaron la mochila y un celular nuevo. Fue en Bernal Oeste.

### Esteban Mikkelsen Jensen

emikkelsen@clarin.com

Como cada sábado, el joven se levantó temprano y estaba por salir de su casa, en Bernal Oeste, partido de Quilmes, para ir a la facultad. Tenía que tomar primero un colectivo y luego el tren para rendir un examen en la carrera que había empezado este año, Ingeniería en Sistemas, en La Plata. "Te acompaño", le ofreció su madre. "No, mamá, no te preocupes, voy solo". Apenas hizo media cuadra cuando le pegaron con un caño en la cabeza para robarle su mochila y el celular. Murió en el lugar.

La víctima fue Carlos Enrique Sánchez Paredes (22), el más chico de los hijos de Enrique Sánchez Gallo (65) y Maritza Yolanda Paredes Hernández (55), un matrimonio

que hace 31 años migró desde la zona de Pacasmayo, al norte de Trujillo, en Perú. El hombre es músico en una banda de cumbia norteña y su esposa es asistente de enfermería, por lo que trabaja a domicilio y también conoce lo que es arrancar el día cuando todavía está oscuro.

Este sábado, "Carlitos", como le decían sus amigos y familiares, tenía que estar a las 7 para dar un examen en la Facultad de Ingenería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Trabajaba en Tolosa y, además, solía hacer changas como técnico electrónico. Arreglaba computadoras, lavarropas y todo lo vinculado con la electricidad.

Alrededor de las 6, el joven caminaba por la esquina de Montevideo y Falucho, hacia Dardo Rocha, para tomar el colectivo hasta la estación de trenes de Bernal, cuando dos la-



Junto. Carlos y su madre, Maritza Paredes Hernández, que es peruana.

drones lo atacaron.

Cada vez que subía al micro, Carlos le avisaba a su madre para indicarle que estaba todo bien. Pero este sábado no llamó y no mandó mensajes. Nunca llegó siquiera a la parada.

El joven vivía en la planta baja de la casa de la calle Falucho al 900, cerca de la villa Itatí, una zona de calles de tierras donde, dicen los vecinos, aumentó la inseguridad y los patrulleros "desaparecieron". En la planta alta vivían, con sus respectivos maridos, sus dos hermanas: Elizabeth (31) y Andrea (26).

Desesperada, la mujer salió a ver por qué no le respondía y encontró a su hijo agonizando. Estaba tirado en el piso y, a su lado, había un fierro negro, en forma de L en la punta. Tenía sangre en la cabeza y en el caño también había manchas hemáticas.

Llamaron al 911 y a una ambulancia, pero se demoraron tanto que empezaron a gritar pidiendo "ayuda" hasta que un vecino salió. Cargaron al joven en su auto y fueron hasta el hospital de Wilde, donde no pudieron hacer nada por salvar-

Los agentes de la comisaría 2da. de Quilmes llegaron a la escena del crimen más de una hora después del hecho. Para entonces, había desaparecido el arma homicida. Se cree que los mismos asesinos fueron hasta el lugar para llevárselo y dificultar su identificación.

"Estoy pidiendo justicia por mi hijo. No tengo abogado, no tengo nada. Que los agarren y no los dejen salir, porque la Justicia no existe. Él es mi vida, señor", le dijo a Clarín, llorando, la mamá de la vícti-

La fiscal Karina Gallo, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Quilmes, investiga si en el lugar hay cámaras de seguridad, aunque en principio el relevamiento habría dado negativo.

La autopsia estableció que la víctima murió por un traumatismo de cráneo. La causa fue caratulada en el inicio como "averiguación causales de muerte", pero luego se modificó a un "homicidio en ocasión de robo".

"Esto es tierra de nadie", se quejó Andrea, hermana de Carlos, tras despedirlo en el cementerio de Ezpeleta. Su mamá contó que el estudiante se había comprado un celular nuevo, marca Motorola, que se llevaron los atacantes junto con la mochila y los documentos. De los asesinos, por ahora, no saben nada.

**AUDIENCIA PÚBLICA** Decreto Nº 229-2024-GCABA-AJG Expediente N° 17651675-GCABA-DGGSM/24

### Modificación de la tarifa del Servicio Público de Estacionamiento Regulado

Objeto: Modificación de la tarifa para la explotación del Servicio Público de Estacionamiento Regulado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha y hora: Lunes 15 de julio de 2024, a partir de las 15:00 horas.

Lugar: La Audiencia Pública, se desarrollará bajo la modalidad virtual. Se realizará a través de la plataforma telemática Zoom App (acceso para oradores inscriptos). El acceso público online para la transmisión y difusión de la Audiencia al público en general podrá ser consultado en la página web https://buenosaires.gob.ar/gobierno/atencion-ciudadana/herramientas-participativas/audiencias-publicas.

Aquellos participantes que se hayan inscripto telefónicamente por no contar con acceso a medios virtuales podrán asistir presencialmente a la Sede Comunal N° 1, sita en las calles Humberto 1° 250 / Balcarce 1110, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se dispondrá una terminal telemática para realizar su exposición.

Inscripción y consulta del expediente: Organismo de Implementación de Audiencias Públicas de la Subsecretaría de Servicios al Ciudadano dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar —o al teléfono: 1153268471 para aquellos que no cuenten con acceso a medios virtuales-, desde el día martes 11 de junio hasta el lunes 8 de julio de 2024 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas.

Autoridades: Presidida por el Sr. Presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo del Organismo de Implementación de Audiencias Públicas.

Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.

buenosaires.gob.ar



### Violento asalto al secretario de Seguridad de Lomas de Zamora

El secretario de Seguridad de Lomas de Zamora, Maximiliano Tonani, sufrió este fin de semana un violento asalto. Fue interceptado por cinco ladrones cuando esperaba a su hija que saliera de un cumpleaños en una casa de Banfield. De allí, fue obligado por los asaltantes a ir a su casa y a entregarles dinero y objetos de valor.

Además, los ladrones se llevaron su auto, un Mercedes Benz GLC 300, que es buscado por la Policía.

En una primera versiónhabía trascendido que durante la madrugada del sábado, en el cruce de las calles Grigera y Tucumán, Tonani y su familia habían sido asaltados y el funcionario fue forzado a ir a su casa para buscar dinero.

La banda entonces se dividió: tres ladrones se llevaron al funcio-



Funcionario. Maximiliano Tonani.

obligado a darles dinero y objetos de valor. En paralelo, el resto de los delincuentes había mantenido secuestrada a la familia del miembro del gabinete del intendente Fede- ☐ nario a su domicilio, donde fue rico Otermín, en el auto robado.

La versión municipal, en tanto, marcó que al funcionario lo asaltaron solo con su hija, a la que había ido a buscar a un cumpleaños. La denuncia policial a la que accedió Clarín, en cambio, lo ubicaba con "familiares" y una pareja de amigos.

Como fuera, ya en su domicilio, Tonani, de 45 años, fue obligado a entregar 500 mil pesos y un arma -una pistola Walther P99- mientras recibía amenazas contra su familia y amigos, que eran retenidos fuera de la casa.

Según se informó, además de la suma de dinero, se llevaron los teléfonos celulares Iphone 14 de Tonani y sus allegados. Y un reloj Omega con malla de titanio.

Tonani denunció también que un ladrón le pegó en la cara cuando le exigía plata. Los asaltantes tenían entre 20 y 25 años. ■

Sociedad CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024 35

### Los ladrones del centro de estética de Belgrano tenían varios antecedentes

Sumaban causas desde 2019. Jorge Macri reclamó por la Ley de Reiterancia, que la Legislatura votaría el jueves.

El viernes la Policía de la Ciudad logró detener a los dos sospechosos por el robo al centro de estética House of Beauty de Belgrano. Una pista fue clave para capturarlos: a uno de los ladrones lo conocen como "el rengo que limpiaba vidrios".

Ayer se conoció el historial de antecedentes de los asaltantes, que agarraron del cuello a la recepcionista y la amenazaron mientras se llevaban objetos de valor. El prontuario de los detenidos indignó al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, que pidió terminar con la "puerta giratoria".

El más joven de la dupla de asaltantes, pero el que más delitos tiene en su historia, fue identificado como Nicolas Jesús Ramos, de 28 años, argentino. Tiene entradas a



Cámara de seguridad. Los ladrones, en el local y con las clientas.

las comisarías de la Ciudad por tentativa de robo en 2019, tenencia de drogas en 2020 y 2021 y dos robos en 2022 y 2023. La Policía informó que tiene domicilio en la manzana 10 de la villa 31.

En tanto, "el rengo que limpiaba vidrios" también tiene detenciones registradas en la Ciudad por tenencia de drogas en 2021, robo en 2022 y tentativa de robo también en 2022. Fue identificado como Roberto Guatelli, de 57 años. Vive en Ciudad de La Paz al 3500, en Núñez.

Los antecedentes de los dos sospechosos detenidos por el robo al centro de estética indignaron a Jorge Macri, que posteó en X: "¿Cuántas veces más lo tenemos que agarrar para que quede preso?", en referencia al prontuario de Ramos.

"Para terminar con la puerta giratoria y que en la Ciudad podamos vivir tranquilos y seguros es que necesitamos la Ley de Reiterancia", reclamó.

Ese proyecto se trataría este jueves en la Legislatura porteña. Platea que los jueces puedan decidir la prisión preventiva para acusados que acumulen causas anteriores, aún sin condena firme. En principio, el oficialismo podría sumar con algunos opositores los votos para aprobarla.

El robo se viralizó porque todo quedó captado por las cámaras del local. Una mujer que recién había

ingresado logra escapar y uno de los ladrones toma del cuello y por detrás a la recepcionista, mientras les apunta a la empleada y a la clienta, que se tapa el rostro.

El otro delincuente, con una campera azul y una gorra amarilla, deja por unos instantes su arma sobre el escritorio y se lleva de allí elementos de valor. Vuelve a tomar su arma y se dirige a las dos mujeres, mientras les apunta.

El otro ladrón hace sentar a la recepcionista en una banqueta y, tras súplicas de las víctimas, lanza otra amenaza: "Bueno, ustedes estén tranquilas, no griten porque, si no, salimos todos en Crónica".

El delincuente se da media vuelta y se acerca a su compañero con paso lento y alguna dificultad para caminar. Desde el frente del local les repite: "Quédense re tranquilas, eh". El violento ladrón vuelve a hablar, les advierte que "no hagan escándalo" ya que ellos están "acá a la vuelta". Las imágenes duran un minuto y 40 segundos.

El robo ocurrió casi a las 18 del sábado, en el comercio ubicado en Teodoro García, casi esquina Santa Fe. El robo derivó en una llamada al 911 por el que agentes de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad se acercaron al lugar.

Las empleadas reportaron el robo de una computadora, una tablet, teléfonos celulares y \$80.000. ■

### Corrientes: cayó el acusado de matar a una nena y a su hermana

POSADAS, CORRESPONSAL **Ernesto Azarkevich** posadas@clarin.com

Agotado, hambreado y con síntomas de deshidratación, la Policía de Corrientes detuvo ayer a la mañana al principal sospechoso de un doble homicidio cometido el martes a la tarde en el paraje Parada Acuña. Antonio Villalba (41) era buscado con drones, perros y un ejército de policías de Infantería.

Los policías lo hallaron en una precaria construcción abandonada, no muy lejos del escenario donde fueron hallados los cuerpos de Isondú Marisel Fernández (22) y su hermana, Aitana (9).

Villalba logró mantenerse oculto casi cinco días, pero la falta de alimentos y agua se convirtieron en sus principales enemigos, más allá del acoso de los agentes del Grupo de Tarea Operacional (GTO) y de la Policía Rural e Islas, que mantenían el rastrillaje.

En los últimos días, lugareños aseguraron haberlo visto deambular en mal estado, lo cual llevó a centralizar la búsqueda en estancias próximas a Parada Acuña.

Ayer, los agentes que recorrían la

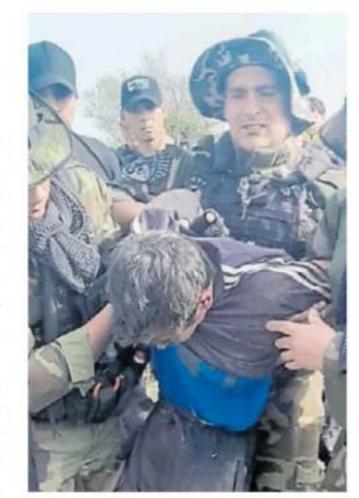

Operativo. En Corrientes, ayer.

jo del piso de una casilla abandonada, durmiendo profundamente.

Por su estado, fue llevado a un hozpitla antes de ser puesto a disposición del fiscal subrogante, Federico Gutiérrez.

La investigación se disparó cerca de las 18.30 del martes, apenas unos minutos después que el peón rural Miguel Andrés Zárate (24) retornara de la estancia donde trabaja. Cuando se dirigía a su casa, vio alojamiento mientras buscaba trabajo, se alejó corriendo.

Apenas entró en la vivienda, Zárate descubrió los cuerpos de su pareja, Isondú Marisel Fernández (22), quien había sido masacrada a cuchillazos y golpes de machete. La hermana de la joven, Aitana (9), estaba tirada en una cama y el informe preliminar de la médica policial determinó que fue estrangulada con el cinto de su guardapolvos.

Del estudio de la escena del crimen que realizaron el fiscal subrogante Federico Rodríguez junto a la Policía Científica, se estableció que Aitana fue la primera en ser atacada, ya que no presentaba manchas de sangre al igual que la cama donde fue hallado su cuerpo.

La hipótesis sobre la que trabajan los investigadores es que Villalba habría acosado sexualmente a la nena y ésta acudió a su hermana. Una versión indica que por ese hecho, Zárate le pidió al ahora detenido que se fuera de la casa y buscara otro alojamiento.

Es por eso que no se descarta que el crimen de la menor haya ocurrido durante un intento de ataque sexual. Y que Isondú haya sido asesinada cuando encontró al ahora zona, lo ubicaron escondido deba- que un amigo al que le había dado prófugo estrangulando a la nena. ■

**AUDIENCIA PÚBLICA** Decreto Nº 228-2024-GCABA-AJG Expediente N° 12282900-GCABA-DGGSM/24

### Tratamiento a la tarifa del Servicio Público de Automóviles con Taxímetro

Objeto: Tratamiento a la tarifa para la explotación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha y hora: Lunes 15 de julio de 2024, a partir de las 12:00 horas.

Lugar: La Audiencia Pública, se desarrollará bajo la modalidad virtual. Se realizará a través de la plataforma telemática Zoom App (acceso para oradores inscriptos). El acceso público online para la transmisión y difusión de la Audiencia al público en general podrá ser consultado en la página web https://buenosaires.gob.ar/gobierno/atencion-ciudadana/herramientas-participativas/audiencias-publicas.

Aquellos participantes que se hayan inscripto telefónicamente por no contar con acceso a medios virtuales podrán asistir presencialmente a la Sede Comunal N° 1, sita en las calles Humberto 1° 250 / Balcarce 1110, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se dispondrá una terminal telemática para realizar su exposición.

Inscripción y consulta del expediente: Organismo de Implementación de Audiencias Públicas de la Subsecretaría de Servicios al Ciudadano dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar —o al teléfono: 1153268471 para aquellos que no cuenten con acceso a medios virtuales—, desde el día martes 11 de junio hasta el lunes 8 de julio de 2024 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas.

Autoridades: Presidida por el Sr. Presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo del Organismo de Implementación de Audiencias Públicas.

Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.

buenosaires.gob.ar



Sociedad 36 CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

## El juicio contra Alperovich, más cerca del fin: arrancan los alegatos

El ex gobernador y ex senador tucumano está acusado de violar a una joven que trabajaba para él. Podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión.

#### Natalia locco

niocco@clarin.com

La escena parece distorsionada. El ex gobernador José Alperovich camina y se sienta a declarar frente al juez Juan Ramos Padilla: del 12 años gobernador de Tucumán, del ex senador con la declaración jurada más abultada de todo el Congreso en 2021, del empresario con más de 50 inmuebles declarados, parece quedar poco. Alperovich se ve frágil, chiquito, encorvado, o al menos así busca mostrarse de cara a una acusación que -dice- lo "arruinó".

El imputado, de 69 años, habló durante más de siete horas y respondió preguntas de su abogado. Tuvo que pedir un cuarto intermedio porque se sentía "abombado" por los "nervios" y salió custodiado por sus cuatro hijos.

Dio su versión de las pruebas presentadas en un juicio de cuatro meses y docenas de testigos. Especuló, se victimizó, acusó y revoleó responsabilidades con la astucia de quien sabe cómo manejar el poder.

Esta semana empezará a saber si le sirvió o no. El fiscal Sandro Abraldes, más los querellantes Pablo Rovatti, Carolina Cymerman y Esteban Galli, tendrán hoy la oportunidad de alegar y pedir la condena. Por la imputación y los agravantes, el Código Penal establece que las penas podrían ir de 6 a 15 años de prisión.

En tanto, el miércolesserá el turno del defensor Augusto Garrido, que probablemente pida la absolución del imputado, próximo a cumplir los 70 años, lo que le permitiría gozar del beneficio de la prisión domiciliaria.

Todavía no hay fecha prevista para que el juez Ramos Padilla diga su veredicto, pero se especula que sería antes de fin de mes.

Fue el lunes pasado cuando Alperovich pisó por segunda vez la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 para declarar, tal como había anticipado el 5 de febrero, cuando arrancó el juicio. En varias oportunidades usó la expresión "muerto en vida", "familia destruida" y "arruinado" para describir un proceso que lleva cuatro años y medio.

Alperovich respondió preguntas de Garrido, su abogado del estudio jurídico del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y del fiscal Sandro Abraldes.



Enla mira. Alperovich respondió al interrogatorio de su defensor y del fiscal el lunes pasado. L. THIEBERGER

metió al interrogatorio de Pablo Rovatti, Carolina Cymerman y Esteban Galli, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos del Ministerio Público de la Defensa, que representa a la denunciante.

La víctima llegó con un embarazo avanzado al inicio del juicio. Solo declaró al inicio y lo hizo a puertas cerradas. Para resguardarla, se preservó su identidad, que solo trascendió en medios afines al dirigente tucumano y en un posteo en

### Alperovich dice que lo acusaron para arruinar su carrera.

su cuenta de la red social X que -dijo-fue responsabilidad del estudio Cúneo Libarona. También en la transmisión televisiva de su testimonio que se ocupó de autorizar para que su versión de los hechos lograra la trascendencia que necesitaba.

La declaración de Alperovich fue extensa y pormenorizada. Repasó los puntos de la acusación y parecía tener una explicación para todo. Negó haber abusado de la víctima y haberla maltratado, dijo que ella Por consejo de Garrido, no se so- mentía y deslizó que las pruebas nador nacional. Todavía en alian- **portante**", describió.

presentadas habían sido fabricadas con la única intención de concretar un plan para destruir su carrera política.

Por primera vez desde el 22 de noviembre de 2019, cuando la víctima lo denunció, dijo que el móvil de la operación en su contra era económico y político: que la joven lo había denunciado por rencor, luego de que él le negara un lugar en la lista de candidatos, que ella quería integrar como legisladora.

"Nunca me dijo tío, ni yo le dije sobrina" y "no la conocía", dijo en su declaración. "Ella lo que quiere instalar es que yo quiero prostituir a la secretaria", insistió.

La denunciante tenía 27 años cuando empezó a trabajar con Alperovich. Los testigos que declararon en el juicio relataron que su padre, un cirujano de una familia muy reconocida en Tucumán, intercedió para que empezara a colaborar en un cargo dentro de la Jefatura de Gobierno. Luego, quiso sumarse al equipo de campaña.

Para 2017, siempre según el relato de los testigos -incluso de Sara Alperovich, la hija del acusado-, la joven se presentó con la intención de incorporarse al equipo de campaña. Alperovich había sido tres veces gobernador y desde 2015 era seza con Juan Manzur, su intención era postularse para recuperar la Gobernación en 2019.

La denunciante trabajó "durante 18 meses", precisó Alperovich. "No la conocía, la conocí ese día", aseguró el acusado por nueve hechos de abuso sexual (tres tentativas y seis agravados).

La contradicción no parece ser solo con los testigos que reconocieron que el papá de la joven lo visitaba en su despacho de gobernador, que tenían un vínculo familiar, "de

### Según la denunciante, fueron nueve los hechos de abuso.

primos hermanos", y que habían compartido mucho tiempo en la infancia, sino también con las responsabilidades que le asignaron.

"Empezó a trabajar muy bien, le puso ganas, era una chica que fue creciendo mucho en el espacio. Cuando le di la primera función, que me manejara la agenda, la hacía participar de las reuniones con la mesa chica porque era la que ordenaba. Pero al poco tiempo empezó a pertenecer a la mesa chica, se convirtió en un cuadro político im-

Alperovich fue gobernador en alianza con Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Durante su declaración, no desperdició oportunidad para apuntar contra Manzur, de quien se distanció después de lanzar su candidatura y quien también declaró en el juicio.

Se mostró "derrotado" y "condenado injustamente" por la sociedad. Cuestionó a la denunciante y repitió una y otra vez que mentía.

También focalizó su relato en la abogada María Tránsito "Marieta" Urueña Russo, ex senadora suplente en la lista que lo colocó a él en el Congreso. "Yo creo que esto está armado, igual que como cuando la escuché a la amiga, la Marieta, que contó que le dijo 'vos trabajás en el Senado, te conviene presentar el juicio en Buenos Aires', creo que esto está hecho para que tenga la trascendencia que ha tenido", cuestionó Alperovich.

Las influencias de la familia Alperovich en Tucumán fueron uno de los principales motivos para que la causa llegara a la Justicia nacional. Como parte de los hechos fueron cometidos en un departamento de Puerto Madero, la denuncia pudo radicarse fuera del ámbito de poder de los Alperovich, algo que él cuestionó.

Un tío de la denunciante, que fue intermediario para intentar desalentar a la víctima de realizar la denuncia, es miembro de Tribunal Fiscal de la provincia y había sido designado por su primo, que dijo no tener vínculos con esa rama de la familia. "¿Cuánto me va a costar esto?", le preguntó el ex gobernador al tío de la joven cuando ya se rumoreaba que la mujer iba a acudir a la Justicia.

Todos sus familiares, incluso su padre, intentaron desalentar a la denunciante para que no presentara formalmente la acusación contra el dirigente tucumano por temor a las represalias. Los testigos que se presentaron repitieron la pregunta que ella tuvo que escuchar: "¿Estás segura de lo que vas a hacer?'.

El lunes Alperovich contó su hipótesis: para él, fue víctima de un plan para destruirlo políticamente. "Hubo un móvil político y económico", lanzó.

Para la parte acusadora, estaba claro que "la Justicia tucumana le respondía a él", por lo que era "inviable la continuidad de la denuncia en Tucumán".

Con las preguntas del fiscal Abraldes quedó claro que él "había nombrado a la mayoría de los jueces de la Corte, que había disuelto al Consejo de la Magistratura, y que designó al procurador" durante su gestión de gobierno.

Los peritos oficiales del cuerpo médico forense indicaron en el juicio que "las verbalizaciones son coherentes, lógicas y concordantes con las de la denuncia. En el material evaluatorio están los indicadores típicos específicos de agresión y de daño", describieron. ■



PROMOCIÓN VÁLIDA EN KIOSCOS DE AMBA DESDE EL 05/06/2024 AL 05/07/2024 O HASTA AGOTAR STOCK DE 2775 UNIDADES DE DOS FASCÍCULOS MUNDO CAFÉ + 2 TAZAS, Y 2775 UNIDADES DE DOS FASCÍCULOS MUNDO CAFÉ + 2 TAZAS PEQUEÑAS CON 2 PLATOS, LO QUE OCURRA PRIMERO. PRECIO FINAL \$9999,90 POR CADA PRESENTACIÓN. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLE, CONSULTE EN WWW.COLECCIONES.CLARIN.COM. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP:1140, CABA. (\*) ORIGEN CHINA.

## Música



Ramificación. Hilda Lizarazu dice que grabó sólo once temas de Charly "para no abrumar". Y que tras escuchar el disco, García le dijo: "Hiciste un disco tuyo con canciones mías".



Marcelo Fernández Bitar mbitar@clarin.com

ace casi 40 años, Hilda Lizarazu fue convocada por Charly García para hacer coros en su banda, porque se había ido Fabiana Cantilo, y le tomó una prueba en su legendario departamento en Coronel Díaz y Santa Fe.

Aquella primera vez, Charly tocó algunos temas al piano y cantaron juntos. Por supuesto, ingresó en el grupo, debutó en Rosario y permaneció cuatro años junto a la banda.

Ahora, hace apenas un mes, la cantante fue a verlo al mismo lugar para mostrarle su flamante disco Hilda canta Charly. No era una prueba, ya que era un encuentro de dos viejos amigos, pero los nervios y la expectativa por su veredicto eran similares.

En esta oportunidad reciente, se emocionaron juntos, lloraron un poco, Charly le agradeció que cantara sus canciones y le regaló un gran elogio: "Hiciste un disco tuyo con canciones mías". También le mandó saludos a Lito Vitale -director musical, arreglador, productor del proyecto y pareja de Hilda-, con quien insólitamente no se conocen, salvo haberse cruzado un par de veces en los años '70.

"Tengo miedo de que en el Coliseo se me vaya a cerrar la garganta, porque es un disco con mucha carga emotiva", confiesa Hilda. Se refiere a los recitales de la presentación del disco, que originalmente era solamente el próximo viernes, pero las entradas se agotaron a la semana y se agregaron fechas para el sábado, donde también se vendieron todas, así que se armó una tercera fecha para el jueves.

El nuevo álbum de Lizarazu recorre diferentes períodos musicales de la larga carrera de Charly García, con canciones elegidas desde la perspectiva de haber sido colaboradora, vocalista y compañera de escenario de 1989 a 1993.

Así es como aparecen versiones de temas de Sui Generis (Rasguña las piedras), La Máquina de Hacer Pájaros (Cómo mata el viento norte), Serú Girán (La grasa de las capitales, Desarma y sangra) y su carrera solista (Los dinosaurios, Bancate ese defecto, Nos siguen pegando abajo, Raros peinados nuevos, La canción del indeciso, Chipi chipi y La máquina de ser feliz).



# Tengo miedo de que en el Coliseo se me vaya a cerrar la garganta, porque es un disco con mucha carga emotiva".

"Sentí mucha emoción -cuenta Hilda en una charla con Clarínmientras íbamos haciendo el disco con Lito, porque las canciones son gemas. ¡Y eso que abordé solo once temas para no abrumar, porque la obra del maestro es vasta!".

No descarta sacar un segundo volumen, pero durante los últimos meses estuvo muy activa con shows como solista, y ahora empieza la etapa en vivo del Hilda canta Charly, que va a durar dos o tres meses.

"Yo vengo de un formato electropop más chiquitito-dice-, pero acá vamos a ser como diez músicos en escena. Así que venimos trabajando fuerte con esos preparativos, donde hay también una tercera pata que es la fundación del Coliseo, que organizará varias actuaciones en el interior del país".

# -Tuviste también la alegría del cartelito "entradas agotadas" y agregaron otra función.

-Sí, el jueves. Yo pensé que iba a hacer un solo Coliseo, pero en dos o tres días se vendió todo, así que se habilitó esa además de la del viernes y el sábado. Después ya nos vamos de gira por el interior del país con todo lo mismo. ¡Hasta llamaron de Perú y Uruguay! Parece que se pusieron en valor canciones que hacía mucho no sonaban, como Rasguña las piedras, y eso me llena de alegría. Y a Charly también.

## -¿Cómo se hace un disco de homenaje a Charly: se eligen sólo los hits o se buscan rarezas?

-Como decía Moris, yo consejos no doy. Pero lo que me pasó fue que la obra de Charly no se puede juzgar sólo porque los temas sean hits o no. Inicialmente pensaba hacer un disco de piano y voz, por primera vez hacer algo así con Lito. Por eso empezamos con Desarma y sangra y Los dinosaurios, que son dos temas re místicos.

# -¿Qué aportó Lito Vitale?

-Lito es un tipo que tiene una musicalidad fuera de serie y tuvo muy en cuenta mi talle vocal, el rango vocal que tiene que ver con mi voz. Luego sumamos otras canciones, como por ejemplo Chipi Chipi o La máquina de ser feliz, que fueron como sorpresas para los dos.

# -¿Qué era clave al elegir un tema? -En mi caso, como intérprete, que-

ría poder sentir las letras como propias. Por ejemplo había puesto Suicida, del disco Cómo conseguir chicas, pero sentí que no era para mi. No quería esa parte más oscura. Quería hacer el Charly más brillante y tierno, el de Cómo mata el vien-

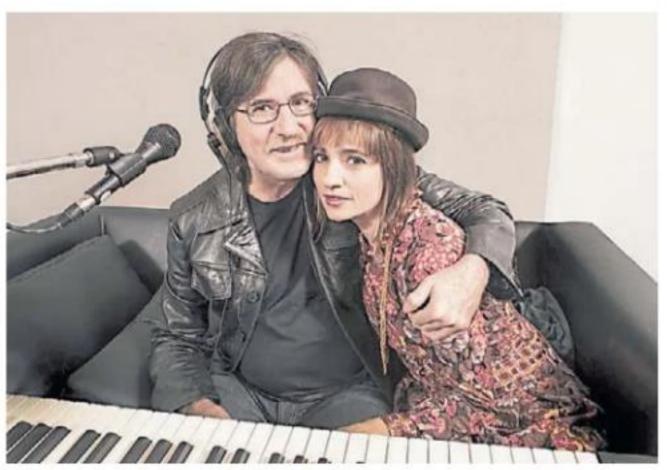

Cariño. Se conocieron en el '82 y compartieron banda del '89 al '93.

to norte. La elección de La canción del indeciso es totalmente Lizarazu, al punto que Lito directamente no la conocía. En ese tema puntualmente hay unas vocecitas de Charly, que me dice "hola Hildy, habla tu jefe". Me encanta esa ironía suya; me da ternura.

## -¿Tuviste que hacer cambios de letras o solamente pasar del masculino al femenino?

-Sólo eso. ¡Ah! En Cómo mata el viento norte no sé si el original dice "háblame solo de nubes y sol" o "nubes y sal". Me faltó preguntarle a Charly. Canté "nubes y sal", que suena más poético.

# -¿Hubo más curiosidades?

-Otros detalles fueron que en *Desarma y sangra* Lito le agregó algunas cuerdas y la orquesta que va a estar en el Coliseo. *Los dinosaurios* lo canté en Nueva York con **e**l Zorrito Von Quintiero en el piano, pero lo venía haciendo con Lito y era obvio que iba a estar. Y me encantaba la idea de grabar las voces de *La grasa de las capitales*, que ya lo hacía con con mi hija Mía y con una amiga. En el disco está Lito abajo con los graves.

# -El álbum cierra con La máquina de ser feliz, del hasta ahora último disco de Charly.

-Sí. Apareció sobre el final, porque no estaba en mi espíritu ni en el de Lito. Quedó hermoso y es emocionante. Tiene clima de cierre y un guiño que es totalmente personal, porque al final hay una vocecita de una persona que parece una niña, pero es mi madre, que dice "la máquina del capo".

## -En otros discos tuyos habías grabado algunos temas de Charly, así que supongo pueden sonar en el Coliseo.

-Sí. En Génesis hice Amigo mío, vuelve a casa pronto y Buscando un símbolo de paz. También Pasajera en trance en el último, Antigua. Y Nos sigue pegando abajo en un disco en vivo en sala Siranush.

Hilda hace memoria y cuenta cómo conoció a Charly García: "Fue en el festival de La Falda, año '82. Fui a hacer fotos para la revista Humor, para la sección Las páginas de Gloria, y él estaba ahí, aunque no tocaba. Me acuerdo de que lo vi en una cena en una mesa larga y él estaba como haciéndose el payaso jugando con las servilletas para hacerse conos de narices largas. Yo también trabajaba en la revista Cerdos y Peces y me dijo que le habían encantado unas fotos mías".



# Quería poder sentir las letras como propias. Quería hacer el Charly más brillante y tierno".

Agrega: "Después, en el '86, también en La Falda, subí por primera vez como cantante en No voy en tren, aún siendo fotógrafa, pero fue la primera incursión musical. Luego entré a la banda ya cuando estaba por sacar el primer disco de Man Ray, por una recomendación de Alfie Martins. Mi primer show fue en un cineteatro en Rosario. ¡Salí temblando a cantar Anhedonia! Ahí me cambió la vida y se lo dije el otro día, cuando escuchamos el disco".

# -¿Cantará Charly en el Coliseo?

-No fantaseo con que suba a un show mío, porque está el tema de la edad y la salud. No sería muy inteligente de mi parte, pero yo ya estoy hecha con lo que hizo y en el segundo semestre va a salir La lógica del escorpión, que va a tener sorpresas, porque hay melodías hermosas. ■

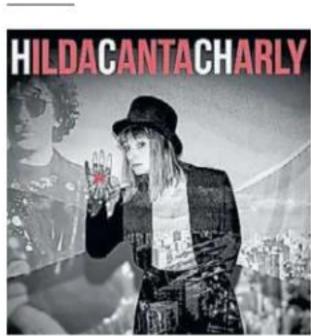

Tapa. De "Hilda canta Charly".

# Televisión

# José María Listorti regresa al canal donde empezó a conducir

Desde hoy a las 16, estará al frente de "100 argentinos dicen" por El Trece. "Es volver a mi casa televisiva", dice.

## Sabrina Galante

Especial para Clarín

La vuelta al canal que lo bautizó conductor con título-sembrando para la posteridad más de un hito bisagra, como presentar un hijo en la pantalla- no es azarosa. Es la pulsión interna que José María Listorti, el nuevo anfitrión de 100 argentinos dicen -que regresa a El Trece hoy a las 16-, dice perseguir instintivamente y sin hueco en el calendario.

"Ya tenía programado el año y me quedó una agenda abultada. Pero es raro que yo haga una sola cosa", asume el humorista y actor incorporando a su programación habitual -que incluye conducción de radio vespertina (*Re tarde*, Pop Radio) y gira teatral en paralelo (*Tertawa*)- un nuevo deseo desbloqueado.

"No hay respuestas correctas o incorrectas, sino populares", dice el antológico formato de TV -adaptación del ciclo estadounidense Family Feud-que tuvo a Monchi Balestra seguido de un descollante Darío Barassi en su versión local.

"La dinámica es la misma: dos familias que se enfrentan. Este año pueden ganar 500 mil pesos. Y, como pueden participar hasta cinco veces, pueden llegar a llevarse dos millones 500 mil", adelanta Listorti. Un regreso a tono con sus ganas de descansar de la noticia dura para reforzar su veta showman. "Vi el formato mexicano, chileno y americano para que no se me pegue nada de Darío", aclara el ex y eterno Videomatch.

#### -Pero vos ya tenés tu propio arsenal de frases de dominio popular...

-Sí, pero hay cosas que no hay que buscar porque salen solas. Mis latiguillos, "Es mágico", "¿Le gustó o no le gustó?", "Sopaaa", surgieron de casualidad.

# -¿Conducir solo es otra adrenalina? Porque siempre fuiste funcional a las duplas.

-La adrenalina de conducir siempre es la misma. Me gusta la dupla, pero este formato es muy sólido, y otro conductor estaría de más. La dupla es para un magazine, que lo vas buscando, lo cambiás...

## -¿Buscabas un respiro del formato?

-Sí, en Hay que ver o Este es el Soñando por la show ya no me divertía porque to-cábamos temas jodidos de salud, homicidios o la coyuntura del papor América?



Formato. Listorti, en un programa probado en muchos países.

ís y no me sentía cómodo. Por eso no venía haciendo tele. A mí me gusta hacer humor y entretener. Con sketch, *streaming*, videos...

# -Da la sensación de que el chip del humor no lo apagás ni cuando estas de vacaciones. ¿No te da miedo agotar?

 Mirá, si no agoté haciendo programas de lunes a lunes en 2010, no agoto más.

# -En esa época eras un soldado de la tele: trabajabas feriados y fines de semana. Hasta recién operado...

-No me gusta faltar. En Bailando me rompí la muñeca, me operaron y al otro día fui con el brazo anestesiado. Con la tele soy obsesivo, pero ya tengo 50 años. Por eso cuando terminé Hay que ver me fui a Qatar con amigos y luego a Bariloche en familia. Mis hijos tienen 14 y 10 años, ¿Cuántas vacaciones más juntos podemos pasar?

Con el sueño cambiado (fue y volvió de Londres para presenciar la final de la Champions League) el conductor celebra aterrizar, 18 horas de vuelo después, en el que fue su estudio de Este es el show durante al menos una década. "Es volver a mi casa televisiva", refuerza. Por esa pantalla condujo también Cantando, Canta si puedes, Sábado showy los debates del Soñando por bailar.

-¿Volver implicó bajarte de un posible Cantando por un sueño por América? -Entre la posibilidad de hacer un Cantando, que no era más que una propuesta telefónica, y la certeza de hacer 100 argentinos... no lo dudé. No es que tuve dos contratos frente a mí. El Chato (Prada) y Fede (Hoppe) me felicitaron. Con Marcelo (Tinelli) estuve hace poco en México, grabando algo.

# -Matilda, el musical te habrá abierto ventanas que ni siquiera imaginabas.

-Sí, de hecho hice dos capítulos en la nueva temporada de *El encarga*do. La dupla Cohn-Duprat me vio en *Matilday* Guille (Francella) propuso también mi nombre. Seré un portero del edificio de enfrente. Y con el equipo de *Matilda* estamos craneando algo para 2025.

# -¿Cerraste muchas bocas?

-Es una de las cosas que me decía Ariel del Mastro, en ensayo. "¿Vos sabes que le vamos a tapar la boca a más de uno, no?". Yo no sé qué concepto tiene la gente de los ex Videomatch.

# -¿Compraban tu personaje?

-Puede ser. Siempre hacía del porteño agrandado que se cree mil y termina siendo un pelotudo. O en las cámaras ocultas, de pajero. Y yo no soy así.

# -¿Y cómo sos?

-Familiero. Un tipo que hace veinte años está con la misma pareja.
Tengo una mujer que me banca y cuando surgen oportunidades así se pone al hombro la casa. Con "Moni" me saqué la lotería. ■

# **Streaming**

# "Godzilla" vuelve a sus raíces japonesas con toda la fuerza

Es la primera película nipona en ganar el Oscar a los efectos visuales. No está relacionada con la saga de Warner Bros. ni tiene nada que envidiarle.

# "Godzilla Minus One"

....

Muy buena

Acción / Aventura / Drama Japón, 2023. 124', SAM 13. **De:** Takashi Yamazaki. **Con:** Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Sakura Ando, Munetaka Aoki. **Disponible en:** Netflix.

# Pablo O. Scholz pscholz@clarin.com

Fue la ganadora del Oscar a los mejores efectos visuales. Cuando en la ceremonia de este año Godzilla Minus One se llevó la estatuilla, marcó un hito: nunca una película japonesa había vencido en ese rubro. ¿A quién le ganó? A Guardianes de la galaxia Vol. 3, de Marvel, a Misión: Imposible Sentencia Mortal Parte 1, la de Tom Cruise, a Napoleón, de Ridley Scott, y a Resistencia.

Y tienen que ser buenos los efectos para ganarles los técnicos hollywoodenses. No sorprendió tanto, porque en la temporada de premios venía ganando una tras otro. Pero no alcanzó para que en la Argentina se estrenara en cines. Ahora llegó al streaming de la mano de Netflix.

Y bueno, por más que se tenga un televisor de 60 pulgadas y un home theater en el living, no es lo mismo apreciar los efectos en la pantalla de la tele que en una pantalla de cine.

Una pena que no la hayan estrenado en salas aquí, porque la película se ve muy bien, los ataques del monstruo marino del título parecen reales (salvo cuando pi-



Furia. Situado al final de la Segunda Guerra, este filme es una metáfora del dolor de la posguerra en Japón.

sa la tierra: ahí se mueve como un Minion). Y sí: es un monstruo grande y pisa fuerte.

Casi 70 años después del estreno de la película original, **Godzilla Minus One** devuelve a la bestia titular a sus raíces como metáfora de la ansiedad y el dolor de la posguerra en Japón.

La película -no tiene nada que ver con la saga de Warner Bros de la que este año se estrenó Godzilla x Kong: El nuevo Imperio-, arranca al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Koichi, un joven piloto kamikaze (Ryunosuke Kamiki) aterriza de repente aduciendo que algo andaba mal en su avión, lo cual era mentira.

Koichi no quería morir en vano, pero cuando Godzilla salga de la nada, ataque el lugar donde está y él no atine a dispararle, sí se querrá morir.

El filme va a seguir a Koichi a lo largo de unos años, cuando se cruce con Noriko, otra joven, que lleva en brazos a una beba, pero que no es suya: ella se hizo cargo ante la muerte de su verdadera madre por el ataque de Godzilla.

Y también lo veremos cuando lo llamen para intentar acabar con el monstruo, que es capaz de destrozar buques en el mar o derrumbar con su cola edificios enteros.

Es que Godzilla, como ya sabemos, es una fuerza de la naturaleza, **una alegoría monstruosa del apocalipsis nuclear**. Sin la mano del hombre y la construcción de la bomba atómica, no existiría.

Lo curioso es que los momentos más impactantes de la película no giran solamente en torno a Godzilla, sino a los humanos. Así, observamos a través de los ojos de Noriko el ataque del monstruo a la ciudad de Ginza y su devastadora explosión atómica. Como corresponde a un filme japonés, Noriko se sacrificará para salvar a Koichi, o algo así.

# Es una pena que en la Argentina no la hayan estrenado en salas.

Después de que Godzilla utilice su, llamémoslo, aliento atómico, aparecen escamas en su cuerpo. El monstruo tiene la capacidad de regenerar sus heridas, por lo que parece imbatible. Pero claro, ahí está nuestro antihéroe, que sigue penando por no haber salvado a todos los soldados en aquel primer ataque de Godzilla. Y tratará de redimirse.

Tal vez Godzilla Minus One tenga demasiados momentos en los que lo melodramático se apodera de la pantalla. Pero allí está, en el mar, Godzilla para emerger de las profundidades y crear asombro. El propio director supervisó el trabajo de los técnicos: él mismo proviene del rubro de los efectos especiales, uno de los motivos por los que Godzilla Minus One bien vale la pena ver. ■

# Series para ver en la semana

# Bridgerton

# DESDE EL JUEVES EN NETFLIX

Segunda parte de la tercera temporada (son cuatro capítulos, para sumar un total de ocho) de la serie sobre el viaje amoroso de Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan). El drama histórico está basado en las novelas de superventas de Julia Quinn y ambientado en la alta sociedad de Londres durante el Período Regencia (entre 1788 y 1830). La primera primera parte figura en el ranking de las más vistas de la plataforma.

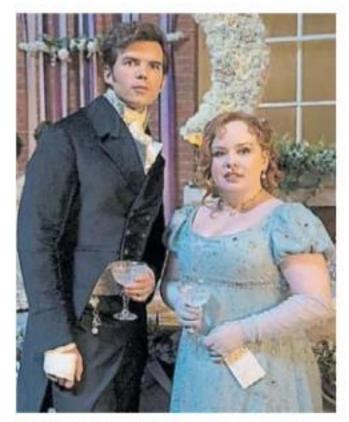

Bridgerton. Tercera temporada.

# House of Dragon

#### DESDE EL DOMINGO A LAS 22, UN CAPÍTULO POR SEMANA POR MAX. AL DÍA SIGUIENTE, DISPONI-BLE EN EL ON DEMAND DE FLOW.

Larga la segunda temporada
-constará de ocho episodios- de la
serie británica de fantasía y drama derivada de "Game of Thrones" y creada por Ryan Condal y
George R.R. Martin y basada en
"Fuego y sangre", de Martin. El
protagónico coral está integrado
por Emma D'Arcy, Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke y
Rhys Ifans, entre otros. Se viene
una guerra en Westeros.

### El método: Principio de identidad

Miniserie que en seis capítulos cuenta la historia de Clara Nemesio, una bióloga argentina que deberá hacerse cargo del legado de su famoso bisabuelo: Juan Vucetich, científico y policía que desarrolló el método de reconocimiento de huellas dactilares. La producción está protagonizada por Paola Barrientos, Juan Gil Navarro, Héctor Calori y Juan Cruz Márquez de la Serna. Dirige Mariano Minestrelli.

41

# Personaje

# Murió Edgardo Borda, una leyenda en la historia de la televisión argentina

#### Silvina Lamazares

slamazares@clarin.com

De los 72 años que la TV argentina lleva resistiendo, hubo un solo hombre que fue testigo y parte de ese fenómeno. Edgardo Borda, una suerte de biblia del medio, murió ayer a los 95 años. Entre algunos achaques físicos, tal vez fue la tristeza por no poder trabajar más en lo que él consideraba su casa.

Edgardo era la televisión. Ahí estuvo desde el primer día. Fue director, productor, cadete, tapó agujeros e hizo de todo hasta el año pasado, cuando se jubiló en Magazine. Con 94 y contra su voluntad. Decisión familiar, era por su bien.

Sus restos serán velados hoy de 11.30 a 14.30 en Avenida Dorrego 626, y luego serán cremados en el Cementerio de la Chacarita.

Cuando en 2021 lo consultamos por los 70 años de la TV, aliviado por poder volver a ocupar su silla de director en *La jaula de la moda* (Magazine) tras la pandemia, decía: "Le debo mucho a la televisión. Es

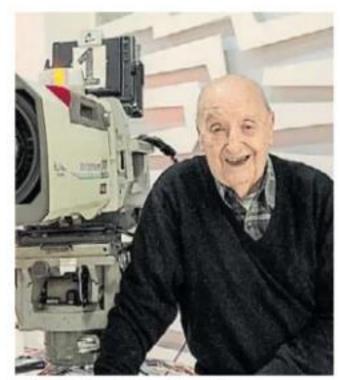

Histórico. Tenía 95 años.

mi vida y no te exagero. Desde que volví a laburar soy otra persona. En la cuarentena caminaba por las paredes, me estaba volviendo loco".

Pisó Canal 7 por primera vez pocos días después de su inauguración, el 17 de octubre de 1951. Entró como cadete; rápidamente lo ascendieron a switcher (operador de cámaras, función que compartió con Alberto Olmedo) y así, a fuerza de talento y "mucha curiosidad", fue avanzando en dirección y producción, tareas que desarrolló en cuatro canales de aire, a los que le sumó la señal Ciudad Magazine.

"Empecé como pasante y al año siguiente ya quedé efectivo. Fui testigo de los palotes de la tele. El grupo de gente que estaba ahí, con don Jaime Yankelevich a la cabeza, era número uno", recordaba.

"En el '54 me pasaron a director e hice programas con la Campoy. Los Cibrián Campoy pisaban fuerte, pero la que manejaba la torta era Ana María. Nos juntábamos en el sótano de su casa a crear desde cero. La televisión se palpitaba, se valorizaban los planos, íbamos descubriendo cada cosa y era una fiesta".

Trabajó con grandes como Doña Petrona o Alberto Migré y más: la lista podría ser eterna. Fue parte de fenómenos como El amor tiene cara de mujer. Le fascinaba hablar de la TV y siempre contaba qué había hecho con su primer sueldo: "Puse todo para comprarle el primer televisor a mi mamá. Era un Admiral de 17 pulgadas. La casa era otra con eso ahí adentro. Ella estaba feliz. Fue una revolución". ■

# Horóscopo

#### ARIES

Se adelanta a los hechos y no se detiene ante imposiciones. La intuición y cooperación lo ayudan a desarrollar ideas creativas.

#### **TAURO**

Hace prevalecer la creatividad en sus vínculos sociales. Es tiempo de dar vuelta la página de los afectos y reconsiderarlos.

#### **GÉMINIS**

Tiene capacidades para asumir tareas de mayor exigencia. Obtiene el reconocimiento de sus colegas y toma buenas iniciativas.

#### CÁNCER

Las dudas se disipan al asumir un rol diferente. Lo favorecen las críticas, anímese a dar el primer paso en proyectos audaces.

#### LEO

Visualiza ventajas de la realidad y actúa. Es tiempo de escuchar propuestas y ponerlas en práctica para promover cambios.

#### **VIRGO**

Pone el acento en ideas novedosas y se anticipa a los hechos para ordenar respuestas. Se anima a nuevos caminos laborales.

#### LIBRA

Pone en marcha los planes que ha elaborado con mucha inteligencia. Encamina sus proyectos con buena voluntad y concreta ideas.

#### **ESCORPIO**

Define objetivos con gran sabiduría. La realidad le ofrece recursos interesantes, se da el tiempo para realizar sus tareas.

#### **SAGITARIO**

La creatividad y el impulso generan nuevas actividades en el campo laboral. Ordenar las prioridades le ofrece alternativas.

#### **CAPRICORNIO**

Realiza nuevas conquistas en la búsqueda de otros horizontes. Se inspira en la espontaneidad de los hechos y logra ganancias.

#### **ACUARIO**

El trabajo grupal aumenta posibilidades de comunicación entre socios. Confía en sus capacidades para renovar la iniciativa.

#### **PISCIS**

Oportuna decisión económica que avanza sobre rieles. Incorpore estrategias en la relación profesional y sumará confianza.



42 Spot CLARIN - LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

# Cultura

Con su novela "La cabalgata de las valquirias" recién publicada, el escritor Pablo De Santis habla del género policial y de sus cualidades como autor.

# "Siempre escribimos a través de exageraciones: escribir es exagerar"



# Walter Lezcano

Especial para Clarín

as historias policiales están detrás de estos interrogantes. Buscan explicaciones y crean un espacio donde la racionalidad se descubre como el mayor rasgo de humanidad cuando todo se derrumba. El reconocido escritor Pablo De Santis (Buenos Aires, 1963) hace tiempo que viene generando interés con sus historias policiales. Y ahora acaba de publicar La cabalgata de las valquirias (Seix Barral) para seguir transitando ese camino: la ficción como una de las bellas artes, incluso cuando se mete con la sangre, la sordidez y secretos inconfesables.

¿Qué representa una muerte? Mejor pensarlo de este modo para darle mayor densidad y dimensión: ¿qué significa un asesinato inserto en la sociedad actual? El policial como género, es sabido, es el que pone en relevancia los límites y los excesos en los que lo humano desdibuja su esencia o desborda su sentido. Matar y morir en tiempos actuales. Tiene sentido preguntarse: ¿sigue significando lo mismo, continúa teniendo relevancia?

En un pueblo turístico de la Patagonia, Bosque Blanco, aparece un cuerpo sin vida. Este es un territorio especialmente sombrío: con un volcán cercándolo todo con la erupción de sus cenizas, el clima se vuelve inhóspito. Este es el lugar al que llega un comisario, Conrado Nebra, para investigar.

Ahora bien, tratándose de una obra de De Santis es posible esperar una trama que va por delante de las expectativas del lector. porque a medida que avanzan las páginas las sorpresas aparecen para darle a esta historia un gusto a placer intelectual.

Con un borde más realista que sus novelas anteriores, La cabalgata de las valquirias trata de volver a ese concepto de pueblo chico, infierno grande, pero desde lo policial para disponer las piezas desde sus propias reglas.



Sr. De Santis dice que es un autor que se esconde detrás de sus libros.

Periodista, guionista de historietas y narrador de historias juveniles, De Santis regresa al policial para seguir ensanchando su universo. En diálogo con Clarín, habla de esta nueva novela, del policial como género en la actualidad y de cómo seguir escribiendo en tiempos donde la ficción parece siempre amenazada.

# -Me interesa mucho tu figura de autor. Llegado a este punto de la historia, ¿te considerás un tipo de autor, digamos, clásico?

-Hay escritores que se muestran a través de sus libros y otros que se esconden detrás de sus libros. Creo que pertenezco a este último grupo. Como lector, tengo una mirada clásica sobre la literatura: me gustan la imaginación, el dominio técnico, la "autoridad narrativa", como la llama Guillermo Martínez, y el ingenio. Como dijo Chesterton, uno puede simular que es sabio, pero no que es ingenioso.

# -En un momento, la novela dice: "La lectura de noticias policiales es ingrata: se busca le encarnación del mal y solo se obtiene la estupidez, el sinsentido y la locura". ¿Es así?

-Siempre escribimos a través de exageraciones, y hay que tratar de que esas exageraciones "rimen" con el carácter de los personajes y con el mundo narrativo. Escribir es exagerar.

# -¿Qué buscan los lectores en una novela policial hoy en día?

-En las buenas novelas policiales hay una confianza en la verdad. Es un tipo de literatura que, aunque



La cabalgata de las valguirias Pablo De Santis Editorial Seix Barral \$21.900 (papel)

# **DE SANTIS BÁSICO**

Nació en Buenos Aires en 1963. Es licenciado en Letras de la UBA. Ha publicado, entre otros libros, las novelas La traducción (1998), Filosofía y Letras (1999), El teatro de la memoria (2001), El calígrafo de Voltaire (2002), La sexta lámpara (2005), El enigma de París (2007), Los anticuarios (2010), Crímenes y jardines (2013), La hija del criptógrafo (2017) y Academia Belladonna (2021), todos en editorial Planeta.

Entre sus libros para jóvenes están El inventor de juegos (2003), El buscador de finales (2011) y Hotel Acantilado (2021), entre otros. Y las historietas El hipnotizador (ilustrado por Juan Sáenz Valiente), La cazadora de libros (Max Cachimba), Justicia poética (Frank Arbelo) y El castillo rojo (Matías San Juan).

Recibió el Premio Kónex de Platino 2004, el Premio Planeta-Casamérica 2007, el Premio de novela de la Academia Argentina de Letras 2008 y el Premio Nacional de Cultura 2012.

pueda ser sombría o trágica, nunca es del todo escéptica ni nihilista, porque es la expresión de la búsqueda de sentido, el afán por descubrir una verdad que se esconde al final. -¿Cómo llegás a La cabalgata de las valquirias?

-Esta novela tuvo dos disparadores. Por un lado, viajes a la Patagonia andina, antes y después de la erupción del volcán Puyehue. Por otro lado, hace años mi esposa, Ivana Costa, asistió a una boda en Italia, y allí le contaron algo -una costumbre de algún pueblo sicilianoque es uno de los secretos de la novela. Uno siempre guarda cosas así en la cabeza hasta que llega el momento de usarlas. Mi padre tenía una caja con una etiqueta que decía: "Cosas que no sirven pero que

#### -¿Qué le aportaba a la historia el clima de pueblo chico al lado del volcán y las cenizas constantes?

no se tiran". Es una buena descrip-

ción de la cabeza de un escritor.

-Creo que los pueblos chicos que aparecen en las novelas son una versión algo extendida de las casas de campo de Agatha Christie. Es bueno trabajar con un universo cerrado, donde los personajes se conozcan sin necesidad de acrobacias argumentales y casualidades insólitas. Como la tragedia griega, el policial siempre es una especie de novela familiar, donde aun los personajes más alejados se descubren cercanos. Aun en las novelas duras norteamericanas, donde detectives como Sam Spade o Marlowe se desplazan por toda la ciudad, en realidad visitan también una comunidad nucleada alrededor de una familia, o de un negocio, o de una estatuilla, como en El halcón maltés.

### -Tus policiales tienen algo atemporal. ¿Es deliberado?

-En comparación con mis otras novelas, esta es más realista, y si bien evité hablar de fechas, se podría ubicar la trama en el presente, o unos años atrás. Siempre hay en la literatura una especie de juego entre lo concreto y particular y lo universal. Las primeras historias que nos contaron -cuentos como La Cenicienta o La bella durmientesiempre apelan a rasgos universales. Se menciona un bosque o un castillo, y sabemos que no son tal bosque o tal castillo de tal país; pertenecen a la misma geografía que la de nuestros sueños.

# -¿Cómo dialogan en vos la literatura juvenil y la policial?

-Una de mis primeras novelas para adolescentes, Lucas Lenz y el Museo del Universo, ya presentaba a un investigador, un detective de cosas perdidas. Y una de las más recientes, Quién quiere ser detective, recién premiada en Italia en el Festival Letteratura Ragazzi di Cento, es un repaso por los libros policiales que leía de chico. Ahí aparece una ciudad imaginaria dedicada al género policial, donde las calles los teatros y los monumentos de las plazas homenajean a la señora Marple, a Sherlock Holmes o al Padre Brown.

## -Esta novela tiene una prosa muy clara y diáfana. ¿Qué lugar le das a la prosa en la escritura? ¿Te considerás un escritor de tramas?

-Umberto Eco distinguía entre fábula y trama. Por fábula entendía el desarrollo de la historia en orden cronológico. La trama es el orden en que se presentan las cosas al lector. En el policial, fábula y trama nunca coinciden, porque hay una historia enterrada que solo se revela al final. Escribir es como construir una ciudad en miniatura. Es una maqueta que mostramos según cierto orden, hasta que todo queda a la luz.

## -Pensando en tu parte periodística, ¿qué lugar ocupa el oficio? ¿Ayuda o no ayuda en la escritura de ficción?

-Empecé en el periodismo muy joven: a los 19 ya trabajaba en una redacción. El periodismo te da velocidad y confianza. Antes los periodistas vivíamos viajando por la ciudad o fuera de la ciudad, era muy raro que uno estuviera un día entero sin salir de la redacción. Vivíamos en un mundo más material. Y las redacciones eran lugares muy vivos, visitados por personajes exóticos en busca de fama. El archivo, con sus estantes altísimos y sus infinitos sobres de papel madera, era como el Aleph en versión analógica.

## -La literatura parece siempre amenazada. Ahora por la IA. ¿Qué pensás?

-No sé nada de IA, pero entre los intentos por convertir a la escritura de ficción en sistema recuerdo Plotto, un libraco de más de quinientas páginas de un olvidado autor de novelas pulp, William Wallace Cook. El libro, publicado en 1928, pretendía reunir, en sus combinaciones infinitas, todos los argumentos posibles, según un sistema numérico que no llegué a entender. Pero la escritura no es algo puramente argumental, es siempre una puesta en juego no tanto de lo que uno tiene y sabe, sino de lo que carece e ignora. Siempre lo que falta es el motor de la ficción, y a la IA no le falta nada, de todo tiene de más.

# Clasificados



LEGALES



1 ALQ.OF

# **INMUEBLES**

**DEPTOS D** 

| ZONA          | ) [ |
|---------------|-----|
| CABALLITO     |     |
| FLORES        |     |
| P. CENTENARIO |     |
| P. CHACABUCO  |     |
| VILLACRESPO   |     |



**ALQUILER** DEPARTAMENTOS

CABALLITO 2amb al frente c/bal-con TE 4903-4742 115027-7532 Daquila Propiedades S.A.

| ZONA      | ) E |
|-----------|-----|
| ABASTO    |     |
| ALMAGRO   |     |
| BALVANERA |     |
| BOEDO     |     |
| ONCE      |     |



**ALQUILER** DEPARTAMENTOS

BOEDO 1amb muy ampl Categ bcn a Boedo excel edific 1141440600

Seguí buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

**DEPTOS M** 1 ALQ.OF M **ZONA SUR AVELLANEDA** BANFIELD BERNAL **LOMAS DEZAMORA** LANÚS MONTEGRANDE QUILMES



**OFRECIDO** ZM **ALQUILER** DEPARTAMENTOS

DOCK SUD 4amb \$ 250 WhatsApp 11-3625-4901 (Sin Garantia Prop)

Seguí buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

OFRECIDO ALQUILER **R08** 

E.ECHEVERRIA 400 m2 Galpón c csfrio 4290-5251

OFRECIDO ALQUILER **R09** 

CARNICERIA Ballester II39503766



**AUTOMOTOR** 

Concesionario Oficial

Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866 www.hondapilar.com.ar

AUTOMOTORES 15 VENTA PROFESIONALES

AUTOMOVILES **NACIONALES EIMPORTADOS** 

**VENTA** 

HONDA

**¿QUERÉS UN CRÉDITO PORQUE** QUERÉS UN AUTO?

**RUBRO 14** 

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com



**EMPLEOS** 

**R24 EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

ADMINISTRATIVA /O Tango gestion c/refer comprob Relac c/clientes y proveed. Resid z/Oeste. Env CV a: curriculumvitae3830@gmail.com

CADETA casting@fibertel.com.ar

CAJERA c/exp 1163550892

CAJERA c/exp 11.3269-6666

EMPLEADA CULTA manejo PC redes Pret. emprender@fibertel.com.ar

Subí tu currículum a

www.empleos.clarin.com

32 PEDIDO

**PROFESIONALES** 

**PEDIDO** 

DISEÑADORA TEXTIL para Etiquetas bordadas 4584-4612 Remedios Escalada de San Martín 661 CABA

KINESIOLOGO para Geriatrico zona Caballito 15-5823-8662

MEDICO de Guardia p/Clínica Psiquiatrica z/oeste 15-5726-3467

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

PEDIDO

CHOFER para EMBAJADA de COREA C/experiencia - Postulaciones hasta 13/6/2024 en nuestro sitio web: overseas.mofa.go.kr/ar-es/index.do

CHOFER taxi & remise spin a cargo 1144185198 solo mensajes.

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Cobalt - Spin - Prisma II.64033783

CHOFER app uber didi II.27040030

CHOFER Cabify Excelentes Condi-Whatsapp escrito 1123904827

CHOFER P/Ford 4000 jubilado con registro de Moyano. 1169430277

CHOFER Repart reg/CNRT z/Tablad aled c/ref ariel.eya@hotmail.com

CHOFER TAXI a cargo II5452-7612

CHOFER Taxi y APP A cargo Siena Voyage Suran Tratar 11-4164-1929

CHOFERES Cabify Didi Uber reg cat D 1162205112.

**R37** 

OFICIOS Y **OCUPACIONES VARIAS** 

**PEDIDO** 

BORDADOR TAJIMA 11-4062-1911

CARPINTERO y/o Ayud Carp hacer estantes placards Diag. Norte 938

**ELECTRICISTA** INDUSTRIAL. CV a: no-tejidos@hotmail.com

GOMERO balanceador con experiencia zona villa de 44636860/1150174503

LAVADOR Lavaautos \$10.0 Pres. 8h Vier. y Sab. Moreno 4609 Caseros

INCORPORAMOS

**★ INCORPORACIÓN INMEDIATA ★ PAGO POR BANCO** 

VIGILADORES MASCULINOS

★ EDAD 22 a 55 AÑOS

CIUDAD AUTÓNOMA DE **BUENOS AIRES** C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

ORTUGUITAS - ESCOBAR - PILAR **PACHECO - DON TORCUATO** 

CON O SIN ANALÍTICO

SERVICIOS 37 PEDIDO

MAESTRO Panadero/Facturero con mucha experiencia. Enviar CV al 1134074083

MECANICO OFIC. (11) 3674-4192

MODELISTA para mallas bb y niño p/sist Optilex. 1153790832 Dario

PINTOR A SOPLETE - HERRERO INSTALADOR DE CARTELES zona Oeste-Moreno Whats 1128442830

PIZZERO y Ayud exp Cuenca 3202

REPOSITOR c/exp 1167608879

REPOSITOR Belaustegui 530 Cap

REPOSITORES CAJERAS Y FIAMBRE-ROS con experiencia para cadena de supermercados . Presentarse en Av. Hugo del Carril 8951 3 de Febrero, c/CV Lunes 10/6 de 12 a 17

SOLDADOR MIG - MAG Edad 18-45 años. Zona La Matanza. Enviar CV a: ariadna@cajaslara.com.ar

TAPICERO Ofic 1554881110

TEJEDOR Textil p/telares planos c/Jacquard 4584-4612 R. Escalada de S. Martin 661 CABA 9-13 hs

VOLANTEROS p/Imp. Inmob. 18-25 añ z/P.Patricios, viva en zona. Pres 12-14hs Catulo Castillo 2996 CABA

ZAPATERO ofi,cotador,mano Ofi,empaquista fino-113838-4902-lmi



**SERVICIOS** 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCION Y REFACCIONES

Countries & **Urbanizaciones ENCONTRALO TODOS** 

LOS DOMINGOS

Present. de lun. a vier. (Excepto Feriados) | 9:30 Hs.

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch)

\$\infty\$11-3632-1320 | cvsvigilancia@gmail.com

44 OFREC.

**PROFESIONALES Y EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADA desalojos 1544443086 ABOGADO jubilacion 1550152499

SALUD Y BELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

SEÑORA Laura Trans 1138552268

DE LA PALABRA.

Clarín

Clasificados **EL VALOR** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 1164684740

Poderosos Trabajos de Vudu

**ESPIRITISTA** DON ABELARDO

Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones. Discreción **№ 011-6450-2473** 



MIX

**R60 HOT CHAT** 

SRA de 50 y 66 Busca SEÑOR para RELACIÓN INFORMAL \* 4326-3165 \*\*\* WWW.CIELVINCULOS.COM \*\*\*



# Cómo publicar en Clarín Clasificados

# RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

# CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

# Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

# **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

www.clasificados.clarin.com/receptorias

44 Clasificados



# clasificados.clarin.com ENCONTRÁ TU PRÓXIMO 0km



LICITACIONES

OBJETO: "CONEXION CLOACAL - CASA ACTIVA"

Tipo de Obra: Civil.

Plazo de Obra: 45 días

Presupuesto Oficial: \$ 130.000.000,00

Forma de Contratación: Ajuste Alzado

Valor del Pliego: \$ 50.000

Fecha de Apertura: 02 de julio de 2024 a las 09:00

OBJETO:

"COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS Y CAMARAS"

SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA / SECRETARIA DE MODERNIZACION

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Valor del Pliego: 50.000,00.

Adquisición del Pliego hasta: 27/06/2024 15:00 hs

Fecha de Apertura: 02/07/2024 10:00 hs

CONSTITUCIÓN 1046 2º PISO - SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES

Nuevas ofertas,

todos los días

Clasificados

SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

SECRETARIA DE MODERNIZACION

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 29/2024

SECRETARIA DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURA PUBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº28/2024

CONVOCATORIAS

75 OFREC.



# **LEGALES**

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

#### CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GE-NERAL ORDINARIA: la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Mercedes Bs. As. en reunión del día 04/06/2024, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede sindical de la Av. 30 esquina 23 de la ciudad de Mercedes Bs. As. 31/07/2024 a las 18:00 hs. para tratar el siguiente orden del día: 1) Apertura de la Asamblea. 2) Consideración del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Consideración de la Memoria y Balance de los periodos 2022 y 2023. 4) Designación de dos (2) afiliados para la firma del acta. COMISION DIRECTIVA.

76 OFREC. **EDICTOS** 

**EDICTOS** JUDICIALES

76 OFREC. **EDICTOS** 

"SALTA . 13 de Junio de 2023 ... LA SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE LA PROVINCIA DE SALTA, RESUELVE: ARTICULO 1º: IMPONER LA MULTA DE CINCO (5) canastas básicas total para el hogar 3, que publica el Instituto Na-cional de Estadística y Censos de la

EXPTE. Nº E-2023-12129-Ae. Resistencia, 27 de marzo de 2024. EL DIREC-TOR DE DEFENSA AL CONSUMIDOR A/C dispone: Artículo 1º - SANCIONAR a la firma VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, CUIT N° 30-56133268-8, con domicilio legal constituido sito en calle Urquiza Nº 898 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y fiscal sito en calle Delcasse y Avenida Henry Ford de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires, con multa de 1 canasta básica total hogar 3 a fecha del mes de Enero de 2024 (INDEC) que asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTI-SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$627.726,65) por haber incurrido en infracción a lo establecido en los Artículos 19° y 40° bis de la Ley Nacional N°24.240 de Defensa del Consumidor" Fdo. Dr. Raúl Giovanni Tessaro. A/C Dirección de Defensa a Consumidor.

DIS.N.º166/2024 dictada en el marco del Expte.1429-002175/2023. Neuquén, 17 de mayo de 2024. La Directora Provincial de Protección al Consumidor dispone: ARTÍCULO 2: DECLARESE la responsabilidad de la empresa VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETER-MINADOS, por haber infringido con su accionar el artículo 4º y 10º bis de la Ley Nacional 24.240 (...), y en consecuencia multa de 7 canastas básicas total para hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadistica y Censo de la República Argentina IMPONGASE Multa de cinco millones seiscientos noventa y cuatro mil dieciséis pesos. Fdo. Dra. Alexa Agustina López. Directora Provincial de Protección al Consumidor.

#### ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES **DE LA REPUBLICA ARGENTINA** 30-52783429-1

#### Personería Jurídica Nro. 2.402 del 12/07/1945

ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ACARA). Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de junio de 2024 a las 11:00hs. en primera convocatoria y a las 11:30hs en segunda convocatoria, que se realizará en forma presencial en las instalaciones de Avda. Córdoba 3371 CABA, a efectos de considerar el siguiente:

- ORDEN DEL DIA
- Razones por la cual la presente Asamblea General Ordinaria se celebra fuera de término. Designación de dos socios para la firma del acta.
- 3. Consideración de Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Dictamen del Auditor, Informe de Gestión; Memoria
- e informe comisión revisora de cuentas, por el periodo iniciado el 01 diciembre 2022 y finalizado el 30 noviembre 2023 4. Elección de 3 (tres) socios para integrar la Comisión Escrutadora (En caso de ser necesario)
- Renovación parcial de Autoridades:

Comisión Directiva: (con mandato de 2 (dos) años): 9 (Nueve) miembros.

Directores Suplentes: (con mandato a dos años), 2 (dos) miembros.

Comisión Revisora de Cuentas: (con mandato por 1 (un) año): (tres) miembros titulares y (tres) miembros suplentes.

**Orlando Antonio Meffe** Pro-Secretario Gral.

por instrumento Acta de comisión 17 de agosto 2023

Sebastián Beato Presidente

por instrumento Acta de comisión 28 de abril 2023



Buenos Aires, 23 de Mayo de 2024

**AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO - CUIT 30-50014329-7** 

# CONVOCATORIA A REUNION ORDINARIA **DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS**

En uso de las atribuciones que le son propias en virtud de lo dispuesto por el Art. 30º del Estatuto, la Comisión Directiva del Automóvil Club Argentino, convoca a Reunión Ordinaria de la Asamblea de Delegados, a realizarse el día 26 de junio de 2024 a las 18:30 horas, en el 1º piso de la Sede Central de la Institución, Av. del Libertador 1850, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que tratará el siguiente:

# ORDEN DEL DIA

- Designación de dos señores Delegados para firmar el Acta.
- 2. Toma de conocimiento de los valores de la cuota social, de conformidad con la resolución de la Asamblea de Delegados de fecha 28 de junio de 2023, Acta N°1, Punto 2° y su ratificación del 29 de noviembre de 2023, Acta N°2, Punto 2°.
- Determinación del cupo que establece el artículo 15° del Estatuto Social.
- Fijación del monto que establece el artículo 36° del Estatuto.
- Consideración del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio 1º de julio 2024 al 30 de junio de 2025 conforme al Art.46° inciso ñ) del Estatuto; modificación de acuerdo al Art. 46° n) e Informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas

Las designaciones del Lic. Cesar C. Carman y del Sr. Jorge Juan D'Odorico resultan del Acta N°3 de Comisión Directiva de fecha 8 de mayo de 2024.

SR. JORGE JUAN D'ODORICO

Secretario

LIC. CESAR C. CARMAN

Presidente

76 OFREC. **EDICTOS** 

LICITACIONES

**FERNANDO** 

**FERNANDO** 

República Argentina (INDEC); a DO-RINKA SRL, CUIT Nº 30-67813830 -O con domicilio real en Ruta Nacional №34 y calle Paraguay de la Ciudad de Tartagal, Provincia de Salta... por infracción a los arts. 4 y 8 bis de la Ley 24.240; art. 1.100 CCyCN y art. 42 de la CN, y arts. 10, 11 y 15 de la Ley Provincial Nº 7.800."

DIRECCIÓN Nacional de Defensa del Consumidor:-DI-2019-264-APN-DNDC#MPYT Fe-25/4/2019. "Art. 1-Impónese sanción de multa de PESOS DOS-CIENTOS CINCUENTA MIL (\$250.000) a la firma COTO CICSA, CUIT 30-54808315-6, con domicilio en la Avenida San Martin 3029, localidad de Florida, Provincia de Buenos Aires, por infracción al Artículo 7º de la Ley 24.240, por incumplimiento en la oferta del programa "Precios Cuidados""

EDICTO: El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 23, a cargo de la Dra. Maria Soledad Casazza, Jueza Subrogante, Secretaria Nº 45, a cargo del Dr. Fernando Camozzi, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, P.B., C.A.B.A. comunica por el término de un (1) día en los autos "ENTRE RIOS CRUSHING S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO" (Expte. Com. 2838/2022) que en fecha 2 de mayo de 2024 se homologó el acuerdo preventivo presentado por ENTRE RIOS CRUSHING S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71055795-7), y se declaró concluido el concurso preventivo (art. 59, primer párrafo, de la Ley de Concursos y Quiebras). El presente edicto deberá ser publicado por el término de un día en el Diario Clarin. Buenos Aires, 30 de mayo de 2024. FERNANDO CAMOZ-ZI, SECRETARIO

EL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ESCOBAR cita y emplaza a los herederos y/o sucesores y/o acreedores de Eva Catalina, Francisco Juan, Filomena Inés y Vicente Emesto De-marco, en su condición de herederos de la demandada originaria Sra. Rosario María Demarco de Demarco y/o a sus sucesores y/o herederos y/o acreedores, a quienes se considere con derecho sobre el inmueble objeto de autos, "Ruiz, Wal-DEMARCO DE DEMARCO, ROSARIO MARIA S/USUCAPION" EXPTE. NRO 28299, para que en el término de brar un defensor de pobres y ausentes para que los represente. Dra. Elisa Soneira. Juez. Belén de Escobar, 9 de agosto de 2016 Para ser publicado en el Diario Clarín. CLAUDIA LORENA TATANGELO SE-



LICITACIONES

LICITACIONES









# CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 00009349/2024, LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2024

HOSPITAL DEL BICENTENARIO ESTEBAN ECHEVERRÍA POR UN (1) DÍA: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y GUARDIA TÉCNICA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS"

Fecha y hora de apertura: 19/06/24 a las 13:00hs

Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría

Valor de pliego: Pesos cero (\$0)

Retiro o Remisión de pliego: Se podrá solicitar al Departamento de Suministros, a través del correo electrónico: licitaciones@hbeecheverria.ar, informando razón social de la empresa, CUIT de la misma y datos del presente proceso. También podrá ser retirado en formato impreso, concurriendo personalmente ante el Departamento de Suministros del Hospital, de lunes a viernes en el horario comprendido de 9:00 a 16:00 horas. En ambos casos, hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura de Ofertas.



Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría









# CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 00009355/2024, LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/2024

HOSPITAL DEL BICENTENARIO ESTEBAN ECHEVERRÍA POR UN (1) DÍA: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES"

Fecha y hora de apertura: 19/06/24 a las 14:00hs

Valor de pliego: Pesos cero (\$0)

Retiro o Remisión de pliego: Se podrá solicitar al Departamento de Suministros, a través del correo electrónico: licitaciones@hbeecheverria.ar, informando razón social de la empresa, CUIT de la misma y datos del presente proceso. También podrá ser retirado en formato impreso, concurriendo personalmente ante el Departamento de Suministros del Hospital, de lunes a viernes en el horario comprendido de 9:00 a 16:00 horas. En ambos casos, hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura de Ofertas.

# **Clarín**grilla

Nº 20.130

En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Baltasar Gracián.

| 1  |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
| 2  |  |  |   |  |
| 3  |  |  |   |  |
| 4  |  |  |   |  |
| 5  |  |  |   |  |
| 6  |  |  |   |  |
| 7  |  |  |   |  |
| 8  |  |  |   |  |
| 9  |  |  |   |  |
| 10 |  |  |   |  |
| 11 |  |  |   |  |
| 12 |  |  |   |  |
| 13 |  |  |   |  |
| 14 |  |  |   |  |
| 15 |  |  |   |  |
| 16 |  |  |   |  |
| 17 |  |  |   |  |
| 18 |  |  |   |  |
| 19 |  |  |   |  |
| 20 |  |  |   |  |
| 21 |  |  | 2 |  |

## **Definiciones**

1 ► Cesación en el trabajo de los obreros hecha de común acuerdo con el fin de imponer ciertas condiciones a los patronos; 2> Llano que interrumpe la pendiente de un terreno; 3 ► Recriminación, regaño; 4 ► Herir a uno en su dignidad, de palabra o con alguna acción; 5 ▶ La que trabaja en un oficio; 6 ➤ Cargar sobre los hombros una cosa pesada; 7 ► Vocablo, giro o modo de expresión propio de la lengua griega empleado en otro idioma; 8 ▶ Autoridad que se deja sobornar con dádivas, beneficios, etc.; 9 ► Lamentar viva y profundamente algo; 10 ► Transportar.//Fig. Ocasionar, causar; 11 ► Descontento, desagrado; 12 ▶ Persona de labios gruesos y pronunciados; 13 ▶ Respiramos anhelosamente por efecto de algún trabajo o ejercicio impetuoso; 14 ► Aparición de un cuerpo en la superficie de un líquido; 15 ▶ Graduar exactamente un instrumento medidor; 16 ► Religiosas que pertenecen a la segunda orden de San Francisco, fundada por Santa Clara en el siglo XIII; 17 ▶ Palabra de tres letras o sigla que tiene tres caracteres; 18 ▶ Todo fruto o semilla que se cría en vainas; 19 ▶ Venta al por menor; 20 > Recordar con pena la ausencia, privación o pérdida de una persona o cosa; 21 ► Muro, tabique, tapia.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - ar - ar - brar - bre - bre - ca - ca - che cia - cis - cla - co - de - de - de - dis - do - e - fi - ga gra - gra - gre - gum - gus - hom - huel - ja - la - le - li - lla - ma - me - mer - mo - mos - no - nu - ño - o - o pa - plo - pro - pu - rar - rar - re - re - red - ri - rre rrup - sas - sión - to - to - tri - trom - viar.

# Sudoku

Nº 6.823

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| ásico |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
|       | 1 |   |   | 7 |   |   | 8 |
| 8     |   | 9 |   |   |   |   | 1 |
|       |   |   |   |   | 9 | 6 |   |
|       |   |   |   |   | 1 |   | 4 |
|       | 8 | 1 |   |   | 2 | 5 |   |
| 4     |   | 6 |   |   |   |   |   |
|       |   | 8 | 6 |   |   |   |   |
| 5     |   |   |   | 4 |   | 9 | 2 |
| 6     | 4 |   | 2 |   |   |   |   |

|   | 1 | 3 | 7 |   |   |   | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   |   |   |   |   | 3 | 9 |
| 5 | 8 |   |   |   |   | 1 | 6 |
|   |   | 5 |   |   |   | 7 | 2 |
|   | 4 | 6 |   | 2 | 5 |   | 1 |
|   |   | 1 |   |   | 9 |   |   |
|   |   | 7 |   | 5 |   |   |   |
|   | 3 |   |   |   |   |   |   |
| 9 |   |   | 3 |   |   |   | 8 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

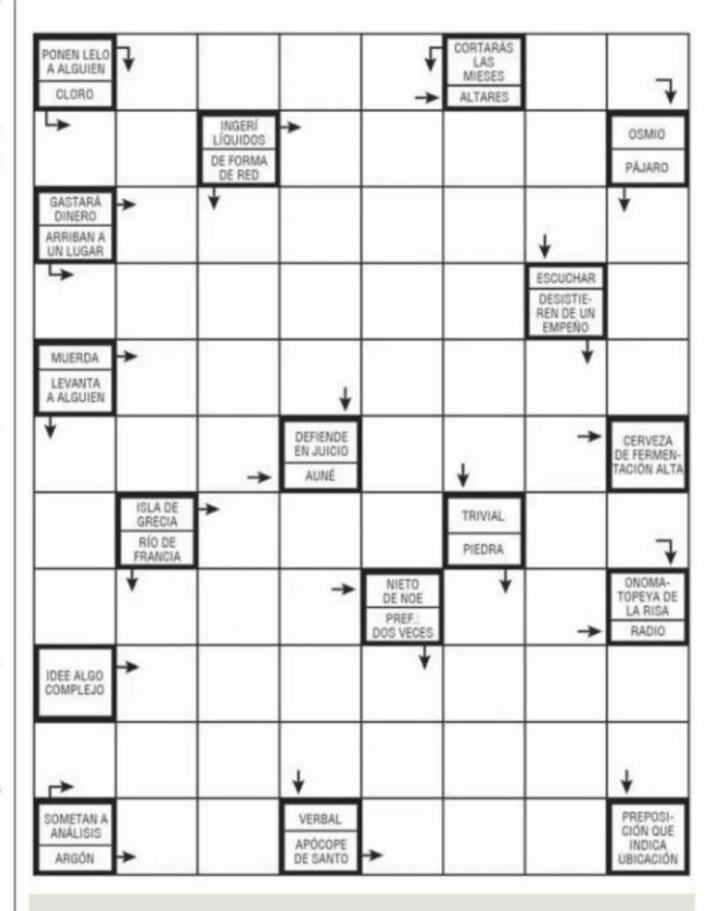

# Soluciones

#### Sudoku Nº 6.822

#### Básico

| 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 |
| 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 |

# Avanzado

| ~* | anz | aut | • |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 7   | 5   | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 3  | 9   | 4   | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 6  | 2   | 8   | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 2  | 3   | 6   | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 |
| 8  | 4   | 1   | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 |
| 9  | 5   | 7   | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 |
| 7  | 8   | 3   | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 4  | 1   | 9   | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 5  | 6   | 2   | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 |

# Claringrilla Nº 20.129

...también es fantástica, pero de manera peculiar (conclusión). Máximo Gorki. Escritor soviético.

|   |   |   | Y Y |   |   |   |   |    |  |
|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|--|
|   |   |   | E   | A | R | Т | A | 1  |  |
| Α | R | E | R   | Α | M | A | C | 2  |  |
| R | Α | R | 0   | L | P | M | 1 | 3  |  |
| 0 | N | 0 | D   | N | Α | В | Α | 4  |  |
| E | S | N | E   | N | E | 1 | ٧ | 5  |  |
| - | N | E | М   | 1 | G | É | R | 6  |  |
|   | 0 | D | Α   | 1 | ٧ | N | E | 7  |  |
| Α | н | C | N   | Α | ٧ | E | R | 8  |  |
| 0 | Z | R | E   | U | F | S | E | 9  |  |
| 0 | D | A | R   | R | E | F | A | 10 |  |
| E | L | В | Α   | U | N | Α | M | 11 |  |
| 0 | D | Α | Р   | 0 | S | N | E | 12 |  |
| E | S | N | E   | С | 1 | Т | U | 13 |  |
|   | S | E | С   | 1 | R | Á | ٧ | 14 |  |
| 1 | Α | С | U   | Р | U | S | U | 15 |  |
| E | N | 0 | L   | L | Α | Т | S | 16 |  |
| 0 | L | L | 1   | J | 0 | 1 | P | 17 |  |
| R | 0 | D | Α   | Ñ | U | С | A | 18 |  |
| Α | L | 0 | R   | E | C | Α | C | 19 |  |
|   |   |   |     | S | 1 | P | A | 20 |  |

# Solución Autodefinido

Horizontales. Aras, Os, Cl, bebí, erogará, llegan, atarace, uní, ale, Cos, ja, Asur, Ra, elabore, analicen, Ar, san. Verticales. Upa, alelan, Sena, reticular, aboga, oral, segarás, bis-, banal, roca, oír, cejaren, ave, en.



# Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000,00 - Revista Ñ \$2,000,00 - Arquitectura \$2,500,00 - ELLE \$4,000,00 - Preescolar Genios \$2,800,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$2,499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardín de Genios \$1.900,00 - Relanzamiento Pastelería en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$1.999,90 - ELLE Decoración \$3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$ 11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$ 4.999,90 - One Shot Dia del Padre \$9.999,90.

# Edición del día

Edición de 60 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 60 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración: Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

# "Cuando se rompen los esquemas humanos"

En el subte, uno ve desde vendedores ambulantes hasta bailarines de danzas exóticas. Siempre hay un nuevo personaje carismático por descubrir y divertirse. Aunque un día conocí a alguien que, sin hacer nada, me enseñó mucho. Subió un hombre, con pelo desprolijo, ropa sucia y un par de bolsas de consorcio. Se notaba que vivía en la calle. Se sentó frente a mí, perdido en sus pensamientos, sin hacer nada ni emitir sonido alguno. La locura de la ciudad hace que muchas veces no veamos a quién tenemos enfrente, pero yo sí me fijé en sus manos lastimadas y su semblante ausente.

A las pocas estaciones subieron

dos mujeres. Una se sentó al lado de ese hombre, que dos estaciones después se bajó. Apenas lo hizo, aquella mujer comenzó a quejarse con su amiga: "¿Por qué no me avisaste que estaba?". Y aunque ese hombre jamás escuchó esa frase, a mí me dolió tener que ver el asco con el que esa mujer hablaba de alguien que no había hecho nada. El tono de su voz fue totalmente despectivo, como si fuese completamente imposible que alguien como él se sentase al lado de alguien como ella. ¿El hombre estaba sucio? Sí, pero qué otra cosa podía ser. La calle no es un hotel de cinco estrellas, y los que lamentablemente viven en ella hacen lo que pueden con lo que tienen.

Al bajarme del subte, comencé a pensar en lo terrible y triste que había ocurrido. Acababa de presenciar cómo una mujer rompía los

esquemas humanos, porque para ella, ese hombre no era un hombre, no era una persona, era simplemente una cosa sucia y molesta que no tenía derecho a estar en el subte. Para esa mujer ese hombre era un paria, alguien que no merecía ser ayudado. Pero ese hombre era "simplemente" una persona.

Vivir en la calle es, a lo sumo, una circunstancia. Pero jamás debemos olvidar que, ante todo, son personas con nuestra misma dignidad. Y si no tenemos los medios para salvarlos, lo mínimo que deberíamos hacer sería mirarlos a los ojos y reconocer que frente a nosotros tenemos a un igual.

#### María Eva Campana

meva.campana@hotmail.com

## Veredas en mal estado

Es una pena que muchas veredas de la Ciudad estén en malas condiciones, incluso faltan baldosas. Imagino que el Gobierno porteño debe tener muchas obligaciones pendientes, pero las baldosas sueltas son un peligro. Sufrí dos caídas producidas por baldosas flojas. Por suerte sin más que algunos moretones y la rotura de un par de anteojos. Días después tuve que auxiliar a una mujer que, luego de tropezar con una baldosa floja, terminó internada con rotura de clavícula.

Considero que el cambio de baldosas fue hecho por gente no muy ducha. Sería deseable que personas capacitadas recorran los barrios, avenidas incluidas, a fin de visualizar esto y arreglar las veredas, evitando así males mayores.

Lia Callegari liacalle@yahoo.com.ar

# "Al Gobierno, no volver atrás"

Al peronismo kirchnerista no le importa que millones de argentinos les haya dicho basta en las urnas. Queda probado que son los íconos de la corrupción más salvaje en la historia argentina y verdaderos provocadores que se resisten a desaparecer. Huelgas y piquetes cotidianos lo demuestran. Porque son los que sostienen "serás mío o de nadie". El eje de lo que expresó las urnas en diciembre es no perder la República. Ahora piden a gritos (y violencia) cuando nada hicieron durante años. ¿Le importa al peronismo la clase media? ¿Entienden que se trata de hacer justicia con la corrupción, que es necesario la transparencia de las gestiones, pluralidad de ideas a la par, libertad de expresión? Sabíamos que venían por todo. Si ganaban profundizarían el modelo para lograr la autarquía y sostener sus privilegios. Sepa el actual go-

bierno que no le está permitido volver atrás. Quizás sea inútil que escuchen y se enteren ya que la "causa actual" no lo permite. La "causa" hoy es la libertad con mavúscula.

Jorge Luque jorge.luque@hotmail.com

# "Es el hambre que acecha"

Entre tanta pobreza e indigencia se hace difícil pensar en una salida victoriosa. Malos gobiernos, demasiada corrupción y mucha desidia nos han dejado muy mal heridos. Deberían encontrar una salida rápida porque no es la paciencia la que se acaba, es el hambre que acecha. Hay muchos políticos y representantes de la pobreza que aún están hoy en bancas, puestos y negociados que deberían hacer un mea culpa y hacerse cargo por habernos hundido tanto.

# Susana Mastronardi

susumastro@gmail.com

DIARIOS DE AYER Y DE HOY



10 de junio de 2014

#### **HACE 10 AÑOS**

# El escándalo por Ciccone, golpe a la corrupción K

El caso Ciccone astillaba la menguante credibilidad del segundo gobierno de Cristina, tercero consecutivo de la dinastía Kirchner. El vicepresidente, Amado Boudou, señalado por el escándalo, declararía más de ocho horas ante el juez Lijo. El vice, seleccionado tres años atrás por la propia presidente, insistiría en que no conocía a Vandenbroele (considerado un prestanombre para apropiarse de la máquina de hacer billetes) al igual que a otro amigo suyo vinculado a The Old Fund, el fondo que se había quedado con la imprenta. Boudou también diría que el levantamiento de la quiebra de Ciccone lo había manejado por la AFIP. Su titular, Ricardo Echegaray, ya había asegurado que lo hizo a pedido suyo. La Cámara, en tanto, ordenaría que se continuaran las declaraciones indagatorias: el cerco se cerraba aún más sobre la corrupción K. La Selección, con un Messi de 27 años, dirigida por Alejandro Sabella, viajaba hacia su ilusión mundialista en Brasil. Llegaría hasta la final, en la que haría un gran papel ante Alemania, pero caería 1-0

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 (8 (9 (0)











12° 18°



12° 17°

MIÉRCOLES

16° 2

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



#### ACTUALIZADAS Por Maitena



# **Pasiones Argentinas**

# Los sabores del campeón

Sebastián Clemente sclemente@clarin.com

Los encargados de determinar quiénes son los mejores son Maestros heladeros, como corresponde. Visten su gorro correspondiente, y también sus delantales blancos con los nombres bordados. Prueban, degustan, saborean, analizan... Hay ocho equipos, el ganador representará al país en América latina y, como ya ocurrió otros años, también

Sí, también hay un Campeonato Argentino

del Helado Artesanal. Y se hace un día frío

de junio, como para reafirmar esa tendencia

que se instaló en las últimas dos décadas,

que dice que el helado ya no es más del ve-

rano: se toma todo el año.

hay un "premio de la prensa".

Y ahí estamos periodistas, influencers, expertos en gastronomía y no tanto. Listos para hacer que la pasión por el helado se ponga al servicio del paladar.

No es nuevo. Se sabe que detrás de los sabores hay historias y recuerdos. Degustar una comida, una bebida o un postre genera sensaciones y dispara diferentes reacciones. Y eso también pasa en medio de la Fitep, que reúne a la industria de la gastronomía y sirve como marco para la séptima edición de la Copa Argentina del Helado Artesanal.

Los helados llegan hasta los jurados-periodistas en pequeños vasos. Son parte de los postres o las tortas con las que participan los competidores. Ellos mismos están ahí, para responder las preguntas que surgen de la curiosidad, que se activa y se potencia en cada degustación. "Miren que son ocho", avisa uno de los maestros heladeros cuando ve que los jurados pasan la cuchara una, dos, tres y hasta cuatro veces. Dan ganas de seguir probando. Hay clásicos. Chocolate: con amaretto, o con alguna innovación como el agregado de cardamomo y pimienta rosa. Es un sabor que transporta a la infancia en los 80, cuando se esperaba la primavera para "ir a tomar un helado".

Sorprende uno de sésamo con crocante de naranja; y otro de dulce de leche con queso crema y variegato de fernet. "Bien argentino", comparte una colega del jurado que debe saber, ya que en Instagran es "la chica de los helados". El postre que hicieron sus autores fue el "campeón". Todos superan los 8 puntos. Se juzga el sabor y la "estructura", que tiene que ver "con la consistencia, con cómo se derrite" y otros aspectos técnicos que se explican los maestros y las maestras en una charla previa de "capacitación". Va el voto cantado, aunque se puede decir, porque ya se sabe el resultado: este cronista le puso un 10 a una crema de vainilla infusionada con té de jazmín y aromatizada con ralladura de limón y chaucha. Un punto para el ego, porque los jurados de verdad lo consideraron el "mejor helado".

En segundo lugar ubicó al pistacho salado, que fue el ganador del premio de la prensa. Después, para "relajar" de la tarea, fue el turno de probar la nueva versión del Dulce de Leche Scaloneta, que se lanzó para Qatar 2022 y ahora vuelve por la Copa América, con el agregado de la tercera estrella. Habrá que probar, y elegir creer.

CRIST

Pobreza

YO, MATÍAS Por Sendra

MEDICEN INDIGENTE, MISERABLE, NO PUDIENTE, CROTO, LINYERA. POSTERGADO, ESCORIA Y YO LO QUE SIENTO ES QUE SOY POBRE.









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

